#### Aumenta la tensión en Venezuela

BUENOS AIRES . ARGENTINA

La región presiona para que Maduro exhiba las actas electorales \_\_ P. 18 a 23



W W W . C R O N I S T A . C O M

Energía Apenas el 5% de la superficie de Vaca Muerta está en exploración \_\_ P.18 a 23

# El Cronista

JUEVES

1º DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.469.843 ♥-4,09% — Dow Jones 40.842 0,24% — Dólar BNA 951,50 0,05% — Euro 1,08 0,06% — Real 5,66 0,17% — Riesgo país 1507 ♥-3,15%

REPUNTARON LAS ACCIONES Y LOS BONOS Y CAYÓ EL RIESGO PAÍS

# En el día que se perdieron casi u\$s 600 millones de reservas, llegó un crédito del BID por una cifra similar

En una operación que el organismo multilateral genera a partir de la reasignación de recursos previamente aprobados al país

El Banco Interamericano de desarrollo (BID) aprobó ayer un préstamo por u\$s 647,5 millones para la Argentina. La noticia llega en un día en que el Banco Central perdió u\$s 593 millones de las reservas, producto del pago de los Bopreales y ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por lo que este préstamo recompondrá parte de lo perdido. El crédito del BID, denominado Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL por su sigla en inglés), y bajo el nombre Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento, "contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos, reforzando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento", detallaron en un comunicado. \_\_\_ P.7y14



RECHAZAN LA VUELTA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Paro de petroleros: impacto en vuelos, combustibles y exportaciones \_\_P.16

DOOM EDITORIAL

El factor Estados Unidos y la ventana para levantar el cepo cambiario

Walter Brown Jefe de Redacción \_\_p. 2\_\_ + OPINIÓN

Primavera cero: cómo llegar en forma al 2025

Guillermo Laborda

Periodista y Economista

\_\_p. 3\_\_\_

» #CASHTAG

Comida en cuotas en los mayoristas a la espera de una lluvia de petrodólares

Jairo Straccia
Periodista
\_\_p.11\_\_



MEGAINVERSIÓN DE U\$S 30.000 MILLONES

### La decisión de YPF de hacer la planta de GNL en Río Negro agudiza la pelea entre Milei y Kicillof

La empresa dijo que la provincia patagónica ofrece condiciones "más ventajosas"

El Gobierno decidió finalmente que la planta de procesamiento de GNL se levantará en Río Negro, más precisamente en la localidad de Sierra Grande. Y de este modo dejó de lado a Bahía Blanca, la candidata que había puesto sobre la mesa el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. YPF y Petronas, las petroleras que trabajarán en sociedad en la planta, anunciaron que esa determinación se tomó luego de que un informe privado de la consultora Arthur D. Little afirmara que "Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto", por lo que Sierra Grande es "la locación más ventajosa". \_\_\_\_ P. 4 y 5

ACTO EN LA BOCA

#### Macri vuelve al escenario para reposicionar a un PRO crítico frente al Gobierno

Hoy, en un acto en La Boca, se develará la incógnita. Mauricio Macri no seguirá hablando a través de trascendidos y expresará en primera persona y públicamente sus críticas al gobierno de Javier Milei, desplegando lo que considera "la identidad del PRO". Se trata de reposicionar al partido que fundó hace más de 20 años y hoy preside, frente a una gestión que -considerano le retribuyó el fuerte respaldo que le dio tanto para la segunda vuelta electoral como el primer semestre de administración. P. 10

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Las autoridades de Venezuela deben poner fin a las detenciones y represión contra miembros de la oposición. Autoridades y fuerzas de seguridad han de garantizar el respeto de los derechos humanos"

Josep Borrell Fontelles Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores

#### EL NÚMERO DE HOY

26,3

millones de dólares tocaron ayer las reservas del BCRA, tras perder u\$s 2600 millones en julio

#### DOOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

Trump quiere depreciar el dólar y subir aranceles, medida que, según Lagarde, empujaría a su vez al Banco Central Europeo a tocar las tasas y debilitar el euro

#### El factor Estados Unidos y la ventana para levantar el cepo cambiario

ientras el Gobierno mirá las reservas del Banco Central y el mercado las pantallas cambiarias, el futuro del cepo al dólar se muestra atado hoy a razones políticas y económicas locales, pero también propias de los Estados Unidos, la tierra de origen de la moneda más buscada.

Si bien las apelaciones a una dolarización fueron dejando paso a la propuesta de una competencia de monedas con el peso y el ministro de Economía, Luis Caputo, le aseguró a los agentes de mercado tener cubiertos la totalidad del capital e intereses de la deuda en dólares hasta enero 2026; la escasez de los billetes estadounidenses para atender siquiera los pedidos de importadores y pago de bonos está drenando día a día las reservas.

Aún así, con la brecha achicándose y menos pesos en plaza, se percibe que a fin de año y durante el verano se abrirá una ventana de oportunidad para levantar paulatinamente el cepo, ya que para entonces las empresas necesitarán más de la moneda nacional para afrontar aguinaldos y vacaciones que de los dólares. La menor demanda de divisas evitaría entonces una devaluación que desactive el proceso de desinflación, caballito de batalla político para un Gobierno que espera tener ya dentro de un par de meses un IPC menor al 1% mensual (julio cerró por debajo del 4%).

Además, la Argentina deposita esperanzas en

que el resultado de las elecciones en los EE.UU. deriven en un decidido respaldo en el directorio del FMI, de manera que una renegociación del acuerdo incluya un desembolso con el que fortalecer las arcas del BCRA para transitar en calma la salida del cepo. En especial por la relación que el presidente Javier Milei exhibe con el candidato republicano Donald Trump, quien busca volver en enero a la Casa Blanca.

Pero más allá del respaldo por un préstamo, que también podría surgir de una administración demócrata, el ex presidente plantea en su programa económico una idea que podría tener consecuencias favorables para la ambición de Caputo de tener un peso más fuerte. Trump quiere depreciar el dólar y subir aranceles, medida que, según la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, empujaría a su vez al Viejo Continente a debilitar el euro, generando una carrera devaluatoria contra la moneda estadounidense.

Pero mientras este escenario deja vislumbrar la posibilidad de levantar el cepo, la ráfaga que llega por estos días desde Chicago, la "Ciudad del Viento", golpea con fuerza la ventana de oportunidad. La soja ya cayó a u\$s 375 por tonelada, el menor precio en 18 años. Un dato alarmante para el esquema de política monetaria que depende de exportaciones del agro para alimentar el superávit comercial y proyectar el fin de las restricciones cambiarias.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### Primer oro para Argentina

El biker argentino José "Maligno" Torres ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras imponerse en BMX freestyle. Con un puntaje de 94,82, Torres pudo subir al primer lugar del podio, seguido del británico Kieran Reilly y el francés Anthony Jeanjean. Además, consiguió la primera medalla para la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos. Torres nació en Bolivia y vivió en Santa Cruz de la Sierra hasta los 11 años, momento en el que su familia decidió mudarse y vivir en Argentina, más precisamente al barrio Urca de la Provincia de Córdoba.







La frase del día

**Axel Kicillof** 

Gobernador de la provincia de Buenos Aires "Estamos ante un hecho de enorme gravedad. Una irresponsabilidad del Presidente que está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años. Nos pueden decir que es por conveniencias técnicas pero, después de todo lo que publica Milei, esta es una decisión política, caprichosa, ideológica y absolutamente arbitraria, por compromiso o por lo que fuera"

• OPINIÓN

Guillermo Laborda Periodista y Economista



### Primavera cero: cómo llegar en forma al 2025

a reciente baja del dólar libre, MEP y CCL alentó las chances del levantamiento del cepo antes de fin de año. La brecha que realmente importa es la que tiene el "contado con liqui" con el dólar oficial pero con el impuesto PAIS adentro. A los valores del cierre de julio, esta brecha era de sólo 18%, considerando que el dólar mayorista clausuró ayer a \$ 932,75 (con el impuesto PAIS de 17,5% el dólar que pagan importadores llega a \$ 1.096) y el CCL a \$ 1.290. En el equipo económico ayer celebraban el cierre de un mes en el que vivieron en peligro, por las subas y bajas de la moneda norteamericana.

La pregunta es la de siempre: ¿cuándo se animará el gobierno a levantar las restricciones cambiarias y a dejar flotar al dólar? La respuesta también es la de siempre: cuando estén seguros que esa decisión no traerá aparejados saltos bruscos dólar que generen un salto inflacionario y que propine un fuerte golpe a la sociedad en el sentido de que los sacrificios realizados hasta ahora (tarifas, transporte, despidos, naftas, jubilaciones, etc) fueron en gran parte en vano.

Un simple cálculo: si el gobierno baja 10 puntos el impuesto PAIS, de 17,5% a 7,5%, podría hacer subir el dólar oficial por esa diferencia de manera tal que el dólar que pagan importadores, ayer \$ 1.096, se mantenga en los mismos niveles. Esa suba del dólar oficial podría mejorar el dólar de los exportadores (que se forma por el 80% de ese vaklor oficial y 20% por el del CCL). Lo negativo de la caída del dólar CCL esta semana es que redujo ese dólar exportador, en momentos en que la soja está cómodamente por debajo de los \$400, valor delicado en función de las expectativas de la cosecha 2025. Pero una brecha de 18% no sería



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

tan grave ya que suponiendo que el dólar oficial salte ese 18%, el traspaso a precios iría del 10% al 12% repartido en tres meses.

Igualmente en el gobierno no piensan así. Avizoran que esa brecha de 18% se irá reduciendo aún más y puede llegar al 0%. Es la visión oficial transmitida ayer a los representantes del mercado en la reunión mantenida en el 5 piso del Palacio de Hacienda. Y que por la baja de la inflación las tasas de interés en los niveles actuales se convertiran en tasas reales, mayores a las de la inflación. De hecho hoy ya son reales, según el Ministerio de Economía.

Tampoco en el gobierno piensan que en septiembre, cuando se reduzca el imuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, el dólar oficial subirá para reemplazar esa reducción. No. La apuesta es que baje el dólar importador y forzar una caída adicional de los precios. El dólar el año próximo tendrá tobillera electrónica. Libre pero con movimientos controlados. No se puede repetir lo sucedido en la previa de las PASO del 2019.

Estabilizar la economía teniendo enfrente al kirchnerismo con chances electorales es imposible. Por eso la importancia de medidas hoy y las expectativas mañana. ¿Ilusión oficial? Que bajen precios porque se reduzca un impuesto es un canto a la esperanza en la Argentina. Igualmente ese fue un tema conversado entre Luis Caputo y los dirigentes de los supermercados hace una semana ( otro tema fue el impuestazo de municipios como La Matanza y Pilar incorporando y multiplicando tasas ecológicas y de seguridad e higiene a los supermercados. La voracidad municipal no tiene límites).

Septiembre será un mes clave para el equipo económico. Más allá de la disminición del impuesto PAIS se dará la presentación del Presupuesto 2025, el primero en la gestión Milei. Desde el equipo económico apuntan a mostrar un fuerte superavit financiero en la última línea. Arriba de ello, poco importa. Cómo se gasten los recursos que se proyectan recaudar, ya sin se muevo para aseg ciones en nes economico del acuer últimas na del acuer últimas na del acuer últimas na caputo. Se acerque se proyectan recaudar, ya sin cero?

impuesto PAIS pero con retenciones, no es tan relevante en el prensamiento oficial. La clave pasa por mostrar que se repite un superávit financiero. El resto es negociable.

Pero el condimento importante es que se trata de un año electoral en el que será clave un triunfo del gobierno para el éxito del actual plan económico. No existe éxito del plan sin éxito en las elecciones de octubre del 2025. Para ello es esencial llegar a octubre del año próximo con inflación baja y la economía en crecimiento, generando empleo y con salario real en alza.

Y ahí entra en escena nuevamente el dólar. Cualquier movimiento brusco del dólar, si se da, se tiene que dar en el 2024. El año próximo la moneda norteramericana tiene que tener una tobillera electrónica. Libre pero con movimientos controlados. Enfrente no está Heidi. Y las expectativas juegan su rol.

Mucho de habla del fracaso del acuerdo con el FMI firmado por Nicolás Dujovne en el 2018 pero quizás el mismo tuvo como error no considerar que enfrente estaba el kirchnerismo. ¿Se puede hacer un plan de estabilización en la Argentina con elecciones presidenciales a la vista y con el kirchnerismo con ciertas chances de triunfo? Imposible. Las expectativas juegan su rol. Frenan consumo, inversiones, todo antes de la elección. Aún haciendo las cosas bien, el resultado puede ser malo simplemente por las expectativas. Las PASO del 2019 son un ejemplo.

Para borrar ese fantasma, ya se mueven desde el gobierno para asegurarse llegar a las elecciones en las mejores condiciones económicas. La resolución del acuerdo con el FMI será política. No hubo acuerdo en las últimas medidas lanzadas por Caputo. Se tienen datos de reactivas. La inflación es el caballito de batalla y que en septiembre se acerque al cero. ¿Primavera Cero?

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270, Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### LA PELEA POR LOS U\$S 30.000 MILLONES DE LA PLANTA DE GNL

### YPF dijo que Río Negro ofrece mejores condiciones y Kicillof reclama explicaciones

La petrolera argentina, junto a Petronas, dijo que un estudio privado determinó que el proyecto se debía desarrollar en esa provincia. El bonaerense dice que todavía no tuvo acceso al trabajo

\_\_ Matías Bonelli

\_ mbonelli@cronista.com

El Gobierno decidió finalmente que la planta de procesamiento de GNL se levantará en Río Negro, más precisamente en levantará en la localidad de Sierra Grande. Y de este modo dejó de lado a Bahía Blanca, la candidata que había puesto sobre la mesa el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que ya había sido confirmada el 1 de septiembre de 2022, apenas surgió la idea del proyecto.

YPF y Petronas, las petroleras que trabajarán en sociedad
en la planta, anunciaron que esa
determinación se tomó luego de
que un informe privado de la
consultora Arthur D. Little
afirmara que "Río Negro
muestra mejores aspectos económicos para el proyecto", por
lo que Sierra grande es "la locación más ventajosa".

Según se explicó, además, la provincia patagónica "ofreció las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto".

En este sentido, lo que más llama la atención es que, según se desprende de las palabras oficiales, Buenos Aires nunca estuvo realmente en carrera por quedarse con esta megainversión de u\$s 30.000 millones.

En varias oportunidades funcionarios sostuvieron que la provincia no podría ser candidata si no adhería al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aunque según los documentos oficiales esto tampoco hubiera sido un argumento suficiente para que Bahía Blanca sumara votos a favor.

Es que el trabajo de la consultora afirma que la ventaja de Río Negro por sobre el territorio bonaerense incluso se hubiera mantenido "si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales", es decir que nada hubiera cambiado la adhesión al RIGI.

En conferencia de prensa, y previo a que se conocieran las primeras palabras oficiales, Kicillof ya había hecho referencia a este punto.

"La localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI, es mentira", afirmó el gobernador.

Incluso, el propio presidente de YPF, Horacio Marín, le reconoció en una comunicación telefónica que la decisión no tuvo que ver con la adhesión al RIGI, sino con los estudios técnicos. "Me propuso reunirnos para que me demuestre que es simplemente una cuestión de conveniencia técnica que no tiene nada que ver con el RIGI", agregó.

Para el gobernador, la decisión se tomó por cuestiones políticas. "Estamos ante un hecho de enorme gravedad. Una irresponsabilidad del Presidente que está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años. Nos pueden decir que es por conveniencias técnicas pero, después de todo lo que publica Milei, esta es una decisión política, caprichosa, ideológica y absolutamente arbitraria, por compromiso o por lo que fuera", resaltó.

En este sentido, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo: "Me parece bastante natural lo que ha pasado, había una provincia que se movió rápido y "Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto", apuntó Arthur D. Little

Según se desprende de las palabras oficiales, Buenos Aires nunca compitió por quedarse con la inversión

Kicillof: "La localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no al RIGI,"



adoptó el RIGI, con una postura pro-producción y proinversión, y otra refractaria. ¿Quién fue el caprichoso?".

Hasta hoy, Kicillof no recibió ningún tipo de detalle que le permita entender sobre esas cuestiones técnicas. De hecho, tampoco hay una fecha cierta para una reunión con Marín, los técnicos que realizaron los estudios o ambos.

Lo que intentan también desde el Gobierno es achicar las posibilidades de que el oficialismo bonaerense impulse la judicialización del caso, lo que sin dudas podría demorar todo el proceso.

Kicillof todavía no tiene una postura clara en este sentido, aunque hoy es imposible descartar cualquier posibilidad.

Es que aquí hay que tomar en cuenta que la relación entre YPF y la provincia de Buenos Aires tiene otros puntos. Por ejemplo, la petrolera de bandera nacional tiene comprometida la realización en Bahía Blanca, con una inversión total por u\$s 2200 millones, de futuras plantas de Profertil y Compañía Mega.

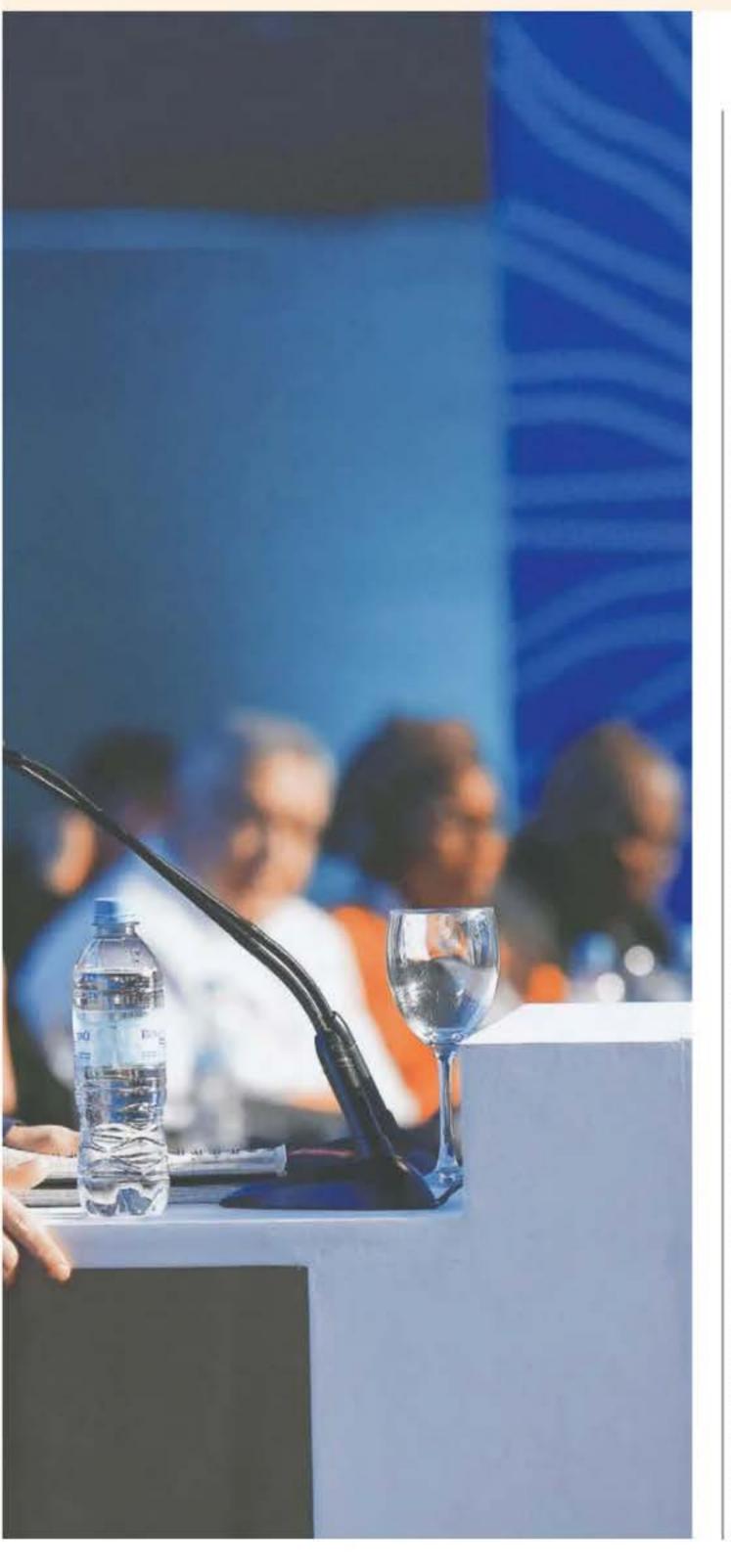

#### Hoja de ruta del proyecto: primero los compradores, luego el financiamiento

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_ fbarragan@gmail.com

Develado el misterio y definido el destino para localizar el mega proyecto de GNL, las petroleras YPF y Petronas establecen la hoja de ruta de lo que será la mayor inversión de la historia, de u\$s 30.000 millones.

En su primer comunicado oficial, las compañías adelantaron: "Luego de tomada esta decisión y dado que este proyecto se constituye como un "Project Finance", los próximos pasos serán la búsqueda de los posibles compradores del gas a nivel mundial, para luego encontrar el financiamiento del proyecto integral con inversores y la banca internacional".

El desarrollo de un proyecto en este sector sigue una lógica distinta a la de una empresa tradicional, que primero se financia y luego vende la mercadería. Acá es al revés: primero se asegura la venta del producto y luego se busca el financiamiento. Las autoridades de YPF arrancarán un rally para encontrar compradores internacionales que garanticen la demanda a largo plazo. En menos de un año de gestión, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, ya viajó a Estados Unidos, Malasia e Inglaterra.

Este enfoque es similar al utilizado en la planificación de oleoductos, donde las empresas se aseguran la demanda futura antes de arrancar la construcción y financiamiento. En el mercado del GNL, los contratos a largo plazo son esenciales para garantizar estabilidad de precios.

Según pudo saber este diario, YPF tiene en la mira a dos países europeos y a la India como posibles compradores del GNL. Aunque no se especificaron los países europeos, se especula que uno de ellos podría ser Alemania, dada su necesidad de diversificar sus fuentes de energía tras el corte de suministro desde Rusia.

India, por su parte, presenta una oportunidad única: tiene una creciente población e industria, y sigue siendo altamente dependiente del carbón.

Argentina tiene en la mira a dos países de Europa y a la India como posibles compradores

En la última cumbre climática asumió fuertes compromisos para reducir su huella de carbono, por lo que necesitará diversificar sus fuentes de energía, y allí el gas juega un rol como combustible de transición.

Una vez asegurados los compradores, el siguiente desafío será obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo el proyecto. Aquí, tanto YPF como Petronas están dispuestas a invertir una parte significativa del capital necesario, pero también se contempla la participación de bancos internacionales. Y, un agregado que le hizo Marín al encontrar el proyecto que ya venía avanzado de la gestión anterior, fue poder sumar a otras petroleras al proyecto.

De hecho, la primera etapa serán 3 barcos de licuefacción. Una opción que está sobre la mesa es que dos queden a cargo de YPF-Petronas y una tercera con Pan American Energy (PAE). Hoy se encuentra abierto el proceso de licitación de las barcazas.

Argentina LNG es un proyecto que podría transformar a Argentina en el quinto productor de GNL del mundo, con una capacidad de producción final de 30 millones de toneladas anuales. Abarca desde la producción de gas en Vaca Muerta, hasta su transporte y licuefacción para la exportación. Se estima que la inversión total superará los u\$s 30 mil millones, convirtiéndose en la mayor inversión privada en la historia del país. En el mientras tanto, se seguirá con el proyecto de ingeniería y diseño.\_\_\_







La solución integral para administrar tu empresa



Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigldos por el Banco Credicoop Coop. Ltdo. Reconquista 484, CABA. C1003ABJ. CUIT 30-57142135-2.





### Economía & Política

"Bahía sobrecumplió los pedidos que YPF y Petronas hicieron en estos siete años de trabajo"

Federico Susbielles Intendente de Bahía Blanca, sobre la inversión de GNL



POR TIEMPO INDETERMINADO

# Paro de petroleros: impacto en vuelos, naftas y exportaciones



A partir de agosto vuelve Ganancias para los sueldos de julio e impactará en el sector petrolero

La medida de fuerza fue tomada por uno de los sindicatos petroleros, que agrupa a los trabajadores que están en las refinerías. Es en rechazo a la vuelta del impuesto a las Ganancias.

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_ fbarragan@cronista.com

Uno de los principales sindicatos petroleros oficializó finalmente que irán a un paro, que arranca este mismo miércoles y será por "tiempo indeterminado". La medida de fuerza es una respuesta a la reciente sanción de la ley Bases, que reinstauró el impuesto a las Ganancias, al que calificaron como "injusto", por "violar la legilación vigente para el sector petrolero".

El paro comenzará este mismo miércoles en las estaciones de combustibles que se encuentran en los aeropuertos. Y a partir de la medianoche, se extenderá para quienes se desempeñan en las refinerías, donde se produce el combustible. Son 22 mil personas que están afiliadas a la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASi-PeGyBio), de los cuales 6000 están en refinerías.

El impacto podría ser importante. Desde esta misma tarde podría haber demoras en vuelos en los aeropuertos, y no se descartan reprogramaciones. La medida provocará inconvenientes en los aeropuertos, debido a que hay estaciones de carga de combustible

Impactará en las exportaciones de petróleo, porque son trabajadores del Puerto de Rosales (Bs As) Es que hay trabajadores que se desempeñan en las plantas de combustibles que hay en los aeropuertos.

"La provisión de combustible presentará inconvenientes tanto para todas las estaciones de servicio como para los aeropuertos, afectando a Aeroparque y Ezeiza primeramente", adelantaron en un comunicado.

Por otro lado, con el paro en refinerías, podría haber impacto en el abastecimiento de las estaciones de servicio. Que eso se refleje en el surtidor va a depender de las reservas con la que cuenten los estacioneros. "Nuestra gente no va a cargar camiones en las principales refinerías del país", Gabriel Matarazzo, del sindicato de petroleros.

Otro tema que podría tener un impacto desde la macroeconomía es el vinculado a las exportaciones, en un contexto donde la energía pasó a tener un rol clave en la provisión de dólares, vía una balanza energética positiva. Están adheridos en este gremio los petroleros que trabajan en Puerto Rosales, provincia de Buenos Aires, en la única compañía que recibe el petróleo de Vaca Muerta y lo exporta al resto del mundo.

#### MOTIVOS

Ante la consulta de este diario de por qué van a ir al paro, siendo que petroleros es el único sindicato que obtuvo una excepción dentro de la ley bases, Matarazzo explicó: "Fuimos discriminados en la reglamentación". La excepción en la ley de bases que excluye del impuesto a las ganancias a ciertos trabajadores petroleros sólo se aplica a los de pozo, no a los 22 mil trabajadores de esta federación.

"Antes teníamos las excepciones. Ahora quedamos discriminados", enfatizó Matarazzo. Ocurre que con la vuelta de Ganancias se eliminaron todas las exenciones que existían, salvo la de la ley 26.176 que tenían los petroleros. Pero en la letra chica que se publicó en el Boletín Oficial quedó que es sólo para petroleros que se desempeñen "en boca de pozo", es decir, trabajadores de los yacimientos.

Ante la consulta de cuál podría ser la posible solución, Matarazzo contó que no hay ningún canal de diálogo con AFIP ni con Economía, sino otros dos caminos. Por un lado el judicial, dado que judicalizaron sentirse "discriminados" por haber quedado fuera de la reglamentación. La otra vendría del lado empresario: negociar una compensación por fuera del salario que no tribute Ganancias.

Hoy hay un canal abierto con las empresas, pero todavía no hubo acuerdo. "Volver a pagar Ganancias fue un perjuicio para nosotros, pero no para las empresas. Estamos obligados a hacer horas extras por tratarse de procesos continuos. Antes esas horas no pagaban, ahora si. Hoy cobramos menos que antes y fuimos discriminados frente a otros petroleros", agregaron desde el sindicato.

Tras la sanción de la ley bases, a partir de agosto volverá a pagarse el impuesto a las Ganancias con los sueldos de julio. El mínimo no imponible será de \$1,8 millones para solteros y de \$2,2 millones para los casados con hijos.\_\_\_

Economía & Política El Cronista | Jueves 1º de agosto de 2024

El precio de la soja no encuentra piso: llegó a u\$s 378 y enciende alarmas entre productores y el Gobierno



#### **EN PICADA**

La caída que viene experimentando el precio internacional de la soja y el maiz enciende alarmas entre los productores y el Gobierno, ya que afectará la entrada de divisas. La tonelada de soja cotizar a u\$s 378 y la de maíz a u\$s 150 en el Mercado de Chicago. Los productores agrícolas continúan expectantes a

qué se hará sobre las retenciones. El panorama a futuro no es el ideal, y muestra que para la campaña 2024/2025 habrá valores negativos. Los números en rojo cambiarían sin los derechos de exportación: la soja paga 33% y el maíz 12%. A esto se suma la falta de una mejor cotización para las exportaciones.

EN EL PEOR DÍA PARA LAS RESERVAS

### El BID aprobó un crédito por u\$s 647,5 millones para Argentina

El organismo aprobó esta línea de deuda con el objetivo de "fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos". La noticia llega tras la pérdida de reservas por u\$s 593 millones

El Cronista

Buenos Aires

El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer un financiamiento por u\$s 647,5 millones para la Argentina, en una operación que se genera a partir de la reasignación de recursos que ya habían sido aprobados previamente para el país.

La noticia llega en un día que el BCRA perdió u\$s 593 millones de las reservas, producto del pago de los Bopreal y ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por lo que este préstamo recompondrá parte de lo perdido en las últimas jornadas.

Este tipo de préstamo del BID, denominado Financiamiento Especial para el Desarrollo y bajo el nombre Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento. "Contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos, reforzando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento", detallaron en un comunicado.

Este préstamo llega cuando el Gobierno busca sumar dólares para poder salir del cepo de camino a fin de año. Una de las intenciones es tener el suficiente caudal de reservas para anclar el tipo de cambio ante una mayor demanda de divisas.

Además, el ministro de Economía, Luís Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, coordinaron en las últimas jornadas ventas de reservas para contener la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros a través de intervenciones en el CCL.

"Es el resultado de más de un semestre de trabajo conjunto del staff del organismo con las autoridades de la Secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno, que incluye además un acuerdo para nuevas operaciones de crédito previstas para lo que resta del año por USD 2.195 millones adicionales", agrega-

Desde la cartera que conduce Caputo informaron que "esas aprobaciones de nuevos proyectos apoyarán las políticas de primera infancia y alfabetización impulsadas por el ministerio de Capital Humano, además de la mejora en la gestión fiscal".

El Gobierno deberá "impulsar reformas que mejoren los ingresos públicos y hagan más eficiente el gasto del Sector Público, especialmente mediante mejoras en la focalización de los subsidios en los hogares más vulnerables", cerraron.

Esto es un cambio respecto de la tradición del BID de otorgar préstamos con destinación específica, asignados a proyectos particulares.

En el caso de Argentina, los proyectos que están en implementación incluyen temas que abarcan desde medio ambiente, agricultura, desarrollo urbano, comercio, transporte, empresas, educación, agua y saneamiento, energía, mercados financieros, ciencia y tecnología, entre otros.

Este programa actual es parte de un esquema que negociaba el Gobierno con el BID según publicó la propia institución. "En el marco de los desafíos actuales que Argentina



El central registró ayer una fuerte estampida de reservas

enfrenta, el Gobierno planteó una ambiciosa agenda de reformas con el objetivo de abordar los recurrentes desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios del país, para lo que solicitó al Banco un amplio apoyo técnico y financiero estructurado en dos operaciones programáticas: el Programa de

Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento (AR-L1402). para apoyar la recuperación de la sostenibilidad macroeconómica del país; y el programa al que servirá la presente CT: el Préstamo de Apoyo a Reformas de Políticas (PBL) "Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal (AR-L1404)", para asistir a la recuperación de la sostenibilidad fiscal".

Entre los objetivos del programa de apoyo a la sostenibilidad están el diseño, implementación y evaluación de reformas y medidas, la elaboración de diagnósticos y recomendaciones técnicas, entre otros.\_\_\_

EDICTO- El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº100, a cargo de la Dra. María de las Mercedes Dominguez, Secretaria Unica a cargo de la Dra. María Betén Rosales, sito en Av. de los inmigrantes 1950 (4º piso), de la C.A.B.A., comunica por 2 días, en autos: "NAVARRO, PABLO SEBASTIAN Y OTROS C/ SILVA ROBERTO Y OTRO S/EJECUCION HIPOTECARIA" (expte. Nº 65.163/1998), que el martillero ANTONIO ERNESTO PIERRI subastará el dia lunes 5 de agosto de 2024 a las 11:45 hs. en punto, en el Salón de Ventas de la calle Jean Jaures 545 de esta Ciudad, el bien identificado como Lote 2, manzana 4, con frente en Sarmiento 2217, hoy N° 217 e/Bustamante y Sgto. Cabral, nomenclatura catastral; Circ. II, Secc A, Manz. 17, Parc. 12; MATRICULA 36577, Lanús, Poia, de Buenos Aires; SUPERFICIE TOTAL: 149,99 m2, SEGUN CONSTATACIÓN realizada por el martillero a fs. 1.337/8 (ver 7/2/23), dice: consta de cocina, bario sin bañera, dos cuartos y un living comedor. En el frente posee un acceso peatonal y otro para vehículos, espacio descubierto, con alguna planta frutal hacia la izquierda; en el fondo se desarrolla pequeño patio, con cuarto para guardado y pileta de lavar - Los pisos interiores son de cerámica - ESTADO DE CONSERVACION: El estado general es de regular a malo. Libre de bienes.- ESTADO DE OCUPACIÓN: Ocupado por el demandado en autos, quien manifestó hacerlo solo y en forma alternada.- DEUDAS: ARBA: \$ 56.357,90 fecha 31/01/24, AYSA.: \$ 108.467,10, fecha 31/01/2024, Aguas Argentinas: al 19/10/2021 no registra deuda. Expensas: no abona. Las presentes deudas se enquentran sujetas a reajustes por actualización de estas. Se deja constancia de que en virtud de lo dispuesto por la doctrina plenaria de la Câmara Nacional de Apelaciones en io Civil, de fecha 19/2/1999, en autos "Servicios Eficientes S.A. c/ Yabra Roberto Isaac s/ Ejecución Hipotecaria", no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasa y contribuciones, devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarlos. No cabe una solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13512. INFORME DE DOMINIO: Nº98 400724/0, del 15/4/24 INFORME DE ANOTACIONES PERSONALES /INHIBICIONES: 1) Nº98 400812/8 (SZULZ LILIANA BEATRIZ) y 2) N° 98 400792/5 (SILVA ROBERTO), ambos del 15/4/24. Informes de inhibiciones E0028006512024 -E0028007612024 - ambos del 06/05/2024. BASE: USS 30.000. SEÑA 30%. COMISIÓN 3% más IVA. ACORDADA 24/00 (C.S.J.N.) 0,25%. Se deja constancia que, en caso de que el adquirente opte por efectuar el pago dando el equivalente en moneda de curso legal, deberá calcularse la cotización al valor del dólar MEP (mercado electrónico de pago) del día del depósito. Todo en dinero en efectivo en el acto de la subasta y al mejor postor, debiendo el comprador acreditar su identidad, y constituir domicillo dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas en el Art, 133 del C.P.C.C. El comprador deberá depositar el saldo de precio al 5º día de aprobada la subasta en una cuenta a nombre de autos y a la orden del Juzgado, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 580 C.P.C.C. En caso de resultar adquirente en la subasta la parte ejecutante, se encuentra eximida del pago de la seña. No procede la compra en comisión. EXHIBICION: los días 01 y 02 de agosto de 10:00 a 12:00 hs. para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al línk Oficina de Subastas - Tramites; tumos registro y deberá presentarse el dia y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. Para mayor información dirigirse al Expte. o al martillero Antonio E. Pierri al Te.: 4372 0428. Publiquese por dos días en el Diario EL CRONISTA. En Buenos Aires, de junio de 2024. Fdo: MARIA BELÉN ROSALES SECRETARIA. MARIA BELEN ROSALES SECRETARIO.



Nicolás Maduro, en su arribo al Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso para que investigue "los ataques" al proceso

MONDINO PARTICIPÓ DEL CONSEJO DE LA OEA

# Se incrementa la presión de la región a Maduro para que exhiba las actas electorales

Mientras los opositores culpan al gobierno de una "escalada cruel y represiva", nuevas voces piden transparentar la elección. El Centro Carter dijo que "no puede considerarse democrática"

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Mientras la situación en Venezuela no deja de tensarse cada vez más, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se convocó ayer para posicionarse sobre el escenario post electoral en el país sudamericano. Desde el Centro Carter a gobiernos como el de Colombia se sumaron a las presiones para que se habiliten las actas de los comicios del último domingo y se transparente el resultado.

La canciller Diana Mondino participaba, al cierre de esta edición, de la sesión de emergencia del organismo en Washington. El gobierno de Javier Milei fue uno de los que demandó su convocatoria a la par de desconocer el triunfo de Nicolás Maduro. En ese contexto, la líder opositora venezolana María Corina Machado alertó ayer sobre una "escalada cruel y represiva" por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición, que aseguró, ya incluyen 16 asesinatos y 177 detenciones.

Durante la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamó un acuerdo entre el oficialismo y la oposición de Venezuela para avanzar en un escrutinio transparente y el esclarecimiento del resultado electoral del domingo. "El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la Democracia en Venezuela", subrayó. Era uno de los líderes cuya postura restaba conocer.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó distancia de OEA, al decir que "no hay pruebas en el caso de Venezuela". "Lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y, una cosa que es muy importante, que no haya violencia", agregó AMLO.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que el PSUV "está listo" para presentar el 100% de las actas electorales. Lo hizo en el Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso para que la sala electoral investigue "los ataques" al proceso. Agregó que espera que la corte también solicité a otros candidatos los datos de sus actas electorales.

También el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseveró que el bloque no podría reconocer los resultados hasta que se cuenten todos los votos. Y el Centro Carter, responsable de monitorear los comicios, emitió un comunicado donde cuestionó las irregularidades en torno al proceso pese a que ponderó la participación el último domin-

Así y todo, aseguró que "no puede verificar ni corroborar" la autenticidad de los resultados de las elecciones de Venezuela al desconocerse los documentos, lo que describió como una "grave violación" a las reglas electorales, razón por la cual la votación "no puede considerarse democrática".....

CIERRA LA EMBAJADA

#### El líder chavista le advirtió a Milei que "se seca" quien "se mete" con él

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a cuestionar ayer al mandatario argentino Javier Milei y al multimillonario Elon Musk, al tiempo que advirtió que "el que se mete" con él y su país "se seca". "El que se mete conmigo, se seca; el que se mete con Venezuela, se seca", enfatizó Maduro en una declaración pública.

Luego de los cruces de los últimos días, Maduro insistió en sus críticas a Milei y Musk: "Si el imperialismo norteamericano y estos criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria".

Tras ser expulsados por el gobierno chavista, los representantes diplomáticos de la Argentina se aprestaban anoche a abandonar el país en un vuelo que los llevaría a Madrid y de ahí a Buenos Aires. Al cierre de la edición no había información pública sobre la suerte de los seis opositores asilados en la embajada.

Desde marzo están dentro de la misión argentina los dirigentes Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda. Ayer, el gobierno de los Estados Unidos pidió a Venezuela un salvoconducto para los seis a través de la embajada que tiene en la capital venezolana.



EEUU pidió un salvoconducto para los asilados de Argentina



Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta



El Cronista | Jueves 1º de agosto de 2024



ACTO PARTIDARIO EN LA BOCA

### Macri vuelve al escenario para reposicionar a un PRO crítico frente a Milei

Junto a gobernadores y la juventud del partido, el expresidente sentará postura frente a la gestión libertaria. El contrapunto con Bullrich por el futuro de la fuerza

\_ Silvia Mercado

\_ Buenos Aires

Hoy se develará la incógnita. Mauricio Macri no seguirá hablando a través de trascendidos y expresará en primera persona y públicamente sus críticas al gobierno de Javier Milei, desplegando lo que considera "la identidad del PRO". Se trata de reposicionar al partido que fundó hace más de 20 años y hoy preside, frente a una gestión que -considera- no le re-

tribuyó el fuerte respaldo que le dio tanto para la segunda vuelta electoral como el primer semestre de administración.

El acto se realizará en los salones del Arena del barrio de La Boca, y la puesta estará a cargo de Gabriela Ricardez, la secretaria de Cultura de la Ciudad, a pedido de Fernando De Andreis, el exsecretario general de la Presidencia de Macri y mano derecha en este nuevo armado político del expresidente.

Administración General de Puertos S.E.

Participación Ciudadana

Revisión de tarifa del Tramo Puerto de Santa Fe 
Océano de la Vía Navegable Troncal

AUTORIDAD: La ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO convoca al Procedimiento de Participación Ciudadana en virtud de su Resolución RESOL-2024-43-APN-AGP#JGM.

OBJETO: Participación Ciudadana convocada por indicación del Órgano de Control y en cumplimiento de lo establecido en el Numeral 17.3 del Contrato de Concesión (IF-2021-82156590-APN-MTR) que establece "El Cuadro Tarifario se podrá revisar, con la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago, conforme el procedimiento determinado en el Anexo Nº 9"

miento determinado en el Anexo Nº 9.º EXPEDIENTE: EX-2024-62935672-APN-MEG#AGP

ACCESO A LA INFORMACIÓN: Las personas interesadas y la ciudadania en general podrán acceder libremente a la información ingresando al sitio web https://www.argentina.gob.ar/administracion-general-de-puertos-se para su consulta y descarga.

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS: Las personas humanas que deseen participar deberán remitir copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI), en formato PDF, a la casilla de correo electrónico mesaagp@agpse.gob.ar / participacion.ciudadana.2024@agpse.gob.ar consignando en el "Asunto": "PARTICIPACION EN PROCESO DE REVISIÓN TARIFA VNT". En el caso de ejercer la representación de personas juridicas o entidades representativas, deberá remitirse adicionalmente copia debidamente certificada del instrumento legal a través del cual se acredite la personería invocada, en formato PDF, a la misma casilla de correo electrónico, indicando el carácter y el nombre completo y el estatuto o acto de constitución o creación de la Entidad en nombre de la cual se expresan.

PLAZO DE PARTICIPACIÓN: El plazo para ejercer el derecho a participar en el procedimiento comienza con su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y finalizará el 16 de agosto de 2024 a las 17 horas.

PUBLICACIÓN INFORME DE CIERRE: Dentro de los cinco (5) dias de concluida la Instancia de Participación ciudadana, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO confeccionará un Informe de Cierre circunstanciado del Expediente EX-2024-62935672- -APN-MEG#AGP el cual será publicado en el sitio web

https://www.argentina.gob.ar/administracion-general-de-puertos-se.





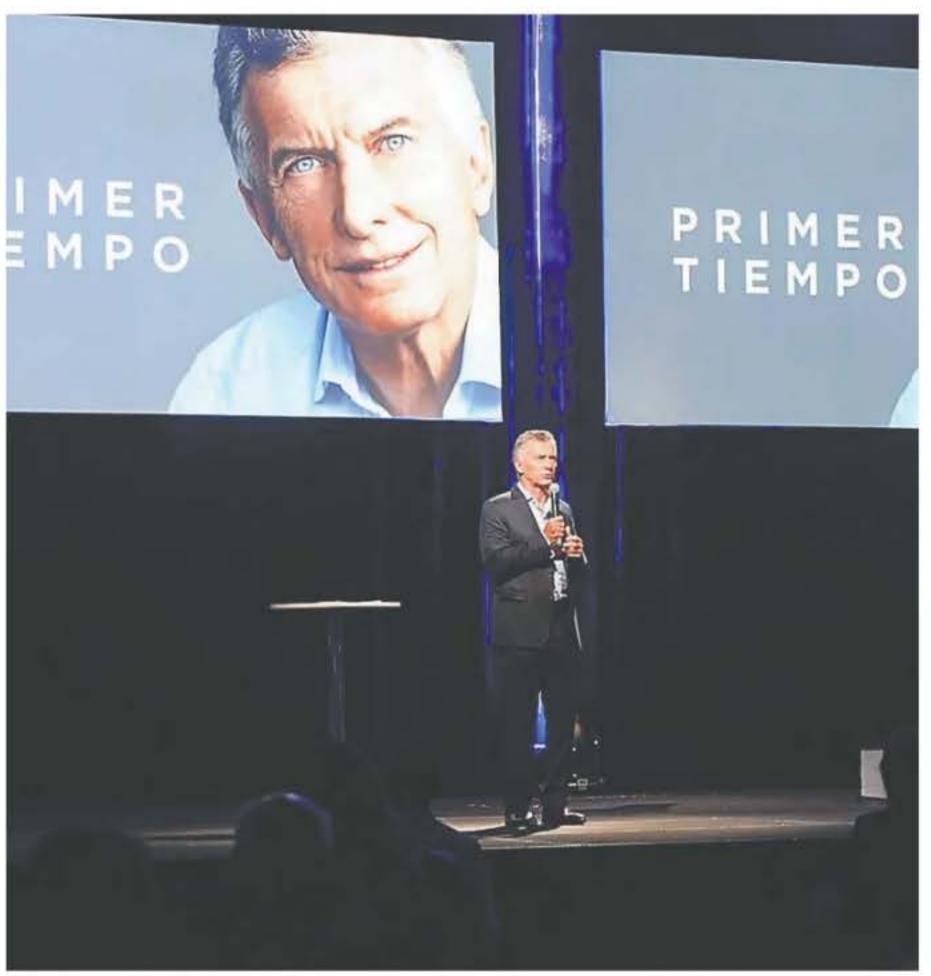

El expresidente Macri se pone otra vez al frente de un acto público, esta vez en el Arena de La Boca

"Su imagen está en relación a su rol como ministra, no tiene condiciones de arrastrar nada", dicen de Bullrich

EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 4 interinamente a mi cargo, de Capital Federal, informa que VEIKINA, KARINA, PASAPORTE N° 76 9386369, solicitó la declaración de Carta de Ciudadania Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos días dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, 26 de noviembre de 2023. FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES.

EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en to Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 3 a mi cargo, de Capital Federal, informa que KAZAKOVA, IULIIA, DNI Nº 96.224.753, solicitó la declaración de Carta de Ciudadania Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos días dentro de un plazo de quince días Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. LUCIANA MONTORFANO. FDO: 2024.05.15.

De hecho, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri será uno de los oradores principales, junto a los otros dos gobernadores del PRO Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes serán presididos por un grupo de jóvenes del partido que abrirán el evento. Entre ellos, el exintendente de Pinamar y actual titular de la asamblea partidaria, Martín Yeza, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Macri cumplirá, así, el plan que ya tenía previsto. Darle las bases al Gobierno, dejarlo andar e iniciar el largo camino del reposicionamiento del PRO para evitar que se diluya en el destino de la gestión libertaria. No se trata de un desafío sencillo. Corre el riesgo de perder a su propio electorado y que su esfuerzo político de décadas caiga en las manos de Patricia Bullrich, hoy muy bien posicionada en las encuestas.

"Su imagen está en relación a su rol como ministra de Seguridad, no tiene condiciones de arrastrar nada en términos políticos y lo sabe, por eso se pega a los libertarios. Nadie en el PRO va a volver a trabajar para ella y más de uno no puede creer haber realizado tanto esfuerzo para su candidatura presidencial", fue el comentario a El Cronista de uno de los más allegados a Macri, casi en tono autocrítico.

Está previsto que Macri hable aproximadamente a las 18. Habrá streaming, sala VIP, espacio para la prensa y un cuidado control del ingreso de los asistentes que vendrán de todo el país. Se espera la presencia de los presidentes de distritos, los referentes principales legisladores locales, los nacionales, más intendentes y líderes por provincia. A cargo de esas invitaciones quedó el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti.

#### FUSIÓN O ALIANZA

El PRO no tiene previsto fusionarse con LLA ni evitar las críticas a los discrecionales manejos en la política exterior, con modos poco elegantes en materia diplomática con países amigos de la Argentina, muchos por responsabilidad directa de Javier Milei. A eso hay que sumar una intervención en la agenda internacional que viene llevando adelante la diplomacia argentina con funcionarios ajenos a la tradición local.

Sumado a las críticas en materia de libertad de prensa y libertad de expresión, junto al anticipo de que el PRO no acompañará el pliego de Ariel Lijo en la Comisión de Acuerdos del Senado, más la alusión a algunas "promesas incumplidas", se puede decir que Macri reforzará su perfil opositor del Gobierno. Lo hará en línea a lo que el equipo de la politóloga Mora Jozami detecta en los focus group que realiza desde los tiempos en que la comunicación estaba en manos del exjefe de Gabinete, Marcos Peña.\_\_\_

\* #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



### Comida en cuotas en los mayoristas a la espera de una lluvia de petrodólares

Es otro país". La frase es de Nicolás Vaccaneo, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Mayoristas, describe lo que se está viviendo en estos momentos en los galpones donde históricamente se abastecieron comerciantes pero que al calor de la inflación empezaron a recibir cada vez más familias. "Los proveedores ahora aumentan de precio cada dos meses y además se hacen ofertas", completa.

Pinta un panorama absolutamente diferente al que se vivió en 2023, cuando se fue acelerando una carrera de remarcaciones mientras los consumidores se lanzaban al stockeo desenfrenado para tratar de ganarle a los siguientes aumentos: hay mucha más tranquilidad, pero obviamente, como en los cementerios, mucho menos movimiento.

Ya no sólo no hay necesidad de acaparar comida porque la espiralización se cortó. Ahora se vende tan poco que cada vez más se apela a la venta en cuotas de los bienes más básicos que hacen falta para vivir. "Todos stockeábamos el año pasado, pero hoy lo que no queremos es stock", agrega Vaccaneo.

El Gobierno aspira a que en algún momento ceda la recesión que aplacó los peores temores pero que al mismo tiempo la estabilidad de precios se quede. Por eso se celebra desde X cualquier indicador de mejora de salarios, como ocurrió en mayo con un aumento del índice del Indec del 8,3% versus una inflación que había dado 4,2%.

Lo mismo se resaltó con una mejora mensual de las ventas en supermercados mayoristas, que igual mantiene un derrumbe del 12% respecto del año pasado cuando, se dijo, había una afluencia generalizada para protegerse de la inflación.

Sin embargo, no está claro que baste una recuperación del

salario formal para rescatar el consumo, como marca el trabajo de Carlos Pérez de la Fundación Capital, que pone el énfasis que lo que mejoren los sueldos puede quedar contrarrestado en su efecto macroecnómico por la destrucción en el empleo, algo que se puede espiar viendo la masa salarial.

En el primer semestre todo el volumen de sueldos del sector registrado se vio limitado "por el doble efecto de la baja en el poder adquisitivo y en el empleo", señala el trabajo. La caída fue del 11,7% interanual, la más baja en veinte años.

Según el paper, la destrucción de empleos está siendo mayor que en otras crisis. Entre diciembre y abril se perdieron 112 mil puestos de trabajo del sector privado registrado, más que en los primeros cinco meses de caída de la actividad en 2014 (19 mil empleos), más que en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri en 2016 (66 mil) y más que en 2018 (91 mil). De hecho la baja de puestos de trabajo hasta acá alcanzaría los 138,4 mil empleos si se suman los recortes del sector público.

Como sea, la aspiración oficial es conseguir con el superávit fiscal mantener a raya los precios a la espera de que se consolide un ingreso de dólares por inversiones o préstamos que permitan sostener salarios altos en moneda dura y se fomente la vuelta del crédito, como está ya creciendo en el último bimestre. Sólo el Banco Nación, por ejemplo, entregó en julio 743% más de préstamos que en el mismo mes de 2023.

Para ese "otro país" es clave que se activen los grandes proyectos ligados a la explotación de los recursos naturales. En silencio, el sector minero por un lado cree que tras la aprobación del régimen de incentivos RIGI se desatará una ola de inversiones con la concreción de negocios que se iban a hacer igual en muchos casos pero

ahora mejoraron su rentabilidad. Se descuenta que no habrá frenos ni por la licencia social ni por el impacto ambiental dado los nuevos vientos de la política.

La última muestra es el mega anuncio del gigante BHP con el grupo chileno Lundin de asociarse para desarrollar proyectos metalíferos en "Distrito Vicuña", unas 40 mil hectáreas de la Alta Cordillera sanjuanina que ya se vende como un "Vaca Muerta del cobre". Uno de los principales yacimientos que se pondrá en marcha es Josemaría, precisamente en San Juan, que lleva ese nombre por Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei.

Por otro lado, detrás de la pelea por la locación de la planta de GNL que finalmente YPF y la malaya Petronas harán en Río Negro, está la posibilidad de conseguir una exportación

de hidrocarburos de US\$ 30 mil millones por año, de los que la mitad podría ser el gas que pasaría a líquido para llegar a la Europa que ya no le compra más a Rusia.

Una proyección así le hace agua la boca a cualquiera que se imagine por entonces gobernando la Argentina. Somos un país que cada tanto pega alguna bonanza pero que siempre se corta cuando se queda sin divisas, ya sea por el estrangulamiento que genera la necesidad de importar insumos para las fábricas, ya sea porque se le da rienda suelta al tipo de cambio barato que mejora el bolsillo de la población y permite mantener la popularidad.

Bañados en los dólares del petróleo, el gas, el cobre y el litio más lo que ya aportan el campo, la industria o la economía del conocimiento, agarrate.

Es cierto, alguien podría

pensar que en los 90 con la siembra directa y los cultivos transgénicos que permitieron multiplicar la producción y las exportaciones se generaron miles de millones de dólares a lo largo de los años y acá estamos, patinando en una crisis sin fin ahora a la espera de otra salvación.

La señal de la coyuntura en el mercado cambiario no es auspiciosa en este sentido.

¿Si el ministro de Economía, Luis Caputo, se está gastando reservas que no tiene para bajar las cotizaciones paralelas que además operan en mercados regulados con tal de no devaluar, qué no haría con un maná de divisas proveniente de los 465 barcos metaneros que YPF aspira a sacar del país cada año cuando esté operativo el puerto ahí en la localidad rionegrina de Punta Colorada?\_



Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.





Jueves 1º de agosto de 2024 | El Cronista



El Cronista Jueves 1º de agosto de 2024

### Finanzas & Mercados



SIGUEN LAS DUDAS POR LA INGENIERÍA

## Efecto Repo: subieron los bonos, bajó el riesgo país y rebotaron las acciones

Los bonos subieron tras el encuentro del equipo económico con Alyc para comunicar condiciones para el blanqueo. Sin embargo, Caputo aprovechó para enviar mensajes sobre el pago de la deuda.

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Los bonos soberanos operaron ayer en positivo. Todos los tramos de la curva soberana argentina subieron, con el Global 2029 ganando 2,7% y el GD30 2,4%. En el tramo medio hubo avances de 3% y 2,6% en el GD35 y en el 2038. Finalmente, en el extremo más largo de la curva, los títulos a 2041 y 2046 rebotaron 3% y 2,7% respectivamente.

Se cerró así un mes en el que los bonos cayeron hasta 5,1%, el Merval cedió 8% en pesos y 3,4% en dólares. La mayoría de los ADR también perdieron en julio, lideradas por Despegar (-12,2%) y Telecom (-12%), aunque hubo avances como los de Globant (9,2%) e Irsa (7,7%). Los dólares financieros cayeron hasta 4,8% en julio y perdieron contra la tasa del 2,5% del plazo fijo, que terminó convirtiéndose en la inversión ganadora.

Los bonos rebotaron ayer luego de la reunión del martes por la tarde del ministro de Economía, Luis Caputo, con 15 Alyc, donde les informó que el Gobierno tiene asegurados fondos para los pagos de vencimientos de capital de toda la deuda pública soberana en dólares (neta del sector público) hasta enero 2026, a través de un repo con bancos del exterior, que utilizaría como garantía títulos públicos, en lugar de las reservas en oro como se especulaba. En cuanto a los dólares para los pagos de enero de renta, y los de julio de 2025, estos serían comprados durante el primer semestre de 2025.

La "certeza de pago" que surgía de la novedad empujó el precio de los bonos y una baja del riesgo país, que cerró a 1507 puntos. Los analistas de Don Capital agregaron que el compromiso de asegurar los pagos durante el próximo año y medio, en lugar de únicamente garantizar el pago de capital e intereses hasta enero, envía un mensaje claro del equipo económico, que van a cumplir con sus obligaciones a lo que dé lugar.

"Además de asegurar los pagos, se informó que estos se realizarán mediante operaciones de Repo. Aunque esto no implica un regreso a los mercados internacionales, es un avance significativo hacia el rollover de la deuda a largo plazo", opinaron. También apuntaron a otras definiciones de Caputo: "La continuidad de superávits, niveles de inflación en torno al 1% o 0, y un dólar CCL descendiendo a los \$1100 son señales que el mercado parece comenzar a validar, al menos con esta suba en los bonos", dijeron los analistas.

La falta de acumulación de reservas y la demora en la salida del cepo es lo que genera cierta cautela a corto plazo, lo cual se plasma en un mercado de bonos más débil y desde abril perdió la tendencia alcista que se evidenciaba desde el año pasado.

Los analistas de Grupo IEB afirmaron que la preocupación del mercado de corto plazo siguen siendo las reservas. "El hecho de que el central salga a intervenir en los dólares financieros va en contra de la acumulación de reservas. Hasta final de año vencen unos u\$s 1000 millones correspondientes a bopreales, y existen otros u\$s 2000 millones entre provinciales y corporativos, que si bien pueden ser rolleados parcialmente generan inquietud en el mercado", comentaron.\_\_



Los bonos rebotan tras la confirmación del Repo, pero siguen debajo de los máximos de abril.

MAYOR DURATION

#### Abrieron canje de deuda en pesos para bancos que entregaron puts del BCRA

\_\_\_ J.Y. \_\_\_ jyosovito

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

El Ministerio de Economía cumplió su palabra empeñada en las complejas negociaciones con los bancos y llamó a licitación para un canje de bonos en el que les ofrecerá a las entidades financieras que rescindieron los contratos de put con el Banco Central un conjunto de bonos CER (bonceres) en reemplazo de los que suscribieron en su momento y para el cual tomaron la cobertura desarmada.

El Tesoro ofrece canjear el bono CER TX25, el Boncer cupón cero a diciembre de 2025 (TZXD5) y el Boncer a

marzo de 2026 cupón cero (TZXM6) por el bono cupón cero a diciembre de 2016 (TZXD6). Los bonos CER a junio de 2026 (TZX26) y el cupo cero a marzo de 2027 (TZXM7) por el bono CER a diciembre de 2027 (TZXD7). Propone tomar el bono CER a junio de 2025 (T3×5) por el bono CER cupón cero a junio de ese mismo año (TZX25). Y recibir el bono CER a octubre de 2024 (T4×4) y el a febrero de 2025 (T2×5) a cambio del bono CER a diciembre de 2025 (TZXD5). Finalmente. también ofrece canjear el bono CER a febrero de 2025 (T2×5) por la Lecap a marzo de 2025 (S31M5).

El Gobierno busca alargar

duration. Los analistas de Outlier indicaron que las relaciones de canje parecen favorables respecto al valor técnico al que toman los activos, pero que de todos modos no son muy interesantes en algunos precios a los que estarían entregando los títulos ofrecidos. "Estirar vencimientos de deuda y pagos de intereseses especialmente importante, porque al tratarse de bonos cupón cero se reduce contablemente la carga de los intereses sobre el resultado financiero del Sector Público Nacional", dijeron desde Outlier.

Para Adrián Yarde Buller de Facimex Valores los precios de adhesión son atractivos contra el secundario. A U\$S 26.399 MILLONES

### Reservas caen u\$s 600 millones por pago de Bopreal y por la demanda importadora



La demanda de cobertura bajó y la oferta apareció porque el Banco Central le puso techo.

Pero el BID aprobó un financiamiento por u\$s 647,5 millones. Y entrarán otros u\$s 1200 millones este mes de organismos multilaterales. Cerealeras salen a liquidar, BCRA no interviene

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

Las reservas del Banco Central cayeron casi u\$s 600 millones, al descender de u\$s 26.992 millones a u\$s 26.399 millones, pero no fue por intervención en el mercado de cambios, sino por el pago de Bopreal para los importadores.

Pero esta pérdida será com-

pensada, porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento por u\$s 647,5 millones para la Argentina, en una operación que se genera a partir de la reasignación de recursos previamente aprobados.

El desembolso de los u\$s 647,5 millones es parte de un acuerdo para nuevas operaciones de crédito previstas para lo que resta del año por u\$s 2195 millones adicionales que apuntan a sostener la cuenta de las reservas del BCRA. Se prevé por ejemplo que la cuenta comercial energética se de vuelta a partir de agosto y traerá alivio porque el déficit estacional de junio-julio explica el 100% de la caída de las reservas, excluyendo el pago de bonares y globales. Como la balanza energética pasará de -u\$s

700 millones en julio a positiva en agosto y +u\$s 400 millones en septiembre, se espera que vuelvan las compras de reservas durante a partir del próximo mes.

Ayer el dólar subió 2% en el MEP y también el contado con liquidación, a valores de \$ 1280; no se observó intervención del Gobierno, que desde el jueves de la semana pasada que no aparece por las pantallas. "Se ve cuando operan", dicen los me-

Con un blue que es denominado el dólar psicológico en la calle y que bajó 1% a \$ 1370 las aguas se mantienen tranquilas

En especial con una inflación que en julio será la más baja del año, rondando entre el 3,7% y el 3,8%, de acuerdo al Indec

sadineristas con años en la City, que calculan que desde el anuncio de que iban a intervenir, apenas habrían utilizado unos u\$s 40 millones. De hecho, las ventas netas de reservas de u\$s 81 millones de la rueda del miércoles fue para el pago de importaciones. Una solo cerealera vendió u\$s dos millones de nominales y muchos decían que era el BCRA.

Con un blue que es denominado el dólar psicológico en la calle y que bajó 1% a \$ 1370, las aguas se mantienen tranquilas, en especial con una inflación que en julio será la más baja del año, rondando entre el 3,7% y el 3,8%, de acuerdo a los últimos datos del Indec que sigue manejando el massista Marco Lavagna, pero que ahora le pasa los anticipos al ministro Luis Caputo.

"Cayó fuerte la demanda financiera: hay que pensar que es un mercado con oferta inelástica y demanda muy elástica. Cuando todo el mundo busca cobertura la oferta de dólares se retira, entonces es el peor de los mundos. Acá la demanda de cobertura bajó y la oferta apareció porque el Banco Central le puso techo", advierte un avezado bróker con estrechos lazos con los funcionarios de turno.

De hecho, detalló que en la última licitación tenían margen para dejar la tasa debajo del 4% mensual y prefirieron no hacerlo. "Quieren matar definitivamente la corrida", explica. Además, no descartan que dentro de 60 días podría haber una convergencia entre el IPC con el crawling peg del 2% mensual.

Caputo espera una inflación que comience con 1% o 0% en septiembre y que a partir del tercer trimestre la preocupación es que el tipo de cambio financiero quede debajo de 1100 pesos. Entre risas dijo que Santiago Bausili tendrá ese problema de ahora en más.

De la reunión de las Alyc del martes, una parte del mercado tomó distancia del optmismo oficial respecto del Repo. En todo caso, dudaban acerca de la posibilidad de cancelar la deuda hasta enero de 2026 con la garantía de bonos como se anuncio.

Apelaban a cálculos de la consultora 1816 que "el Central hoy en día tiene en su balance bonos soberanos en dólares por apenas u\$s 1696 millones VN, de los cuales casi todos son bonares, por lo que difícilmente pueda instrumentarse ofreciendo bonos en garantía (a menos que el Tesoro antes haga un canje de Letras Intransferibles por globales)".....

ESTRATEGIA CERO EMISIÓN

### Cash management: las nuevas mejores formas de las empresas de invertir pesos

\_\_ Mariana Shaalo

\_\_ mshaalo@cronista.com

Las empresas se encuentran hoy en una encrucijada a la hora de invertir sus excedentes de pesos. Las condiciones han cambiado en los últimos meses y aquellas que se posicionaban en Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market para hacer cash management ven que han mermado sus rendimientos.

Pero, además, las perspectivas en torno a la inflación y el cepo están en movimiento.

Surgieron nuevos instrumentos de inversión como los FCI de lecap puros, hubo caídas en bonos que marcan buenas oportunidades de entrada mientras que los dólar linked volvieron a estar en el radar.

Para Mateo Reschini, con un horizonte de hasta una semana, las mejores opciones siguen siendo los FCI money market y las cauciones a 1 y 7 días.

"Si bien estos días estuvo saliendo bastante bien el tema de las lecaps, presentan variabilidad y cuando uno tiene los saldos comprometidos a tan corto plazo no puede esperarlos si de repente tienen alguna baja de precio", dijo.

En esto coincide Ian Colombo de Cocos Capital, para quien "básicamente para el manejo de pesos de muy corto plazo, menos de un mes, recomendamos invertir en FCI money market que están rindiendo 2,8% mensual".

"De corto plazo nosotros en general armamos una cartera de letras con distintos vencimientos, aprovechamos las licitaciones que se hacen los jueves y si no les compramos las letras en el secundario. Pueden ser a 30, 60, 90 días para que les vayan calzando con los vencimientos ", remarcó Enrique Chimeno, líder Comercial en IOL invertironline.

Sin embargo, para Javier Soruco, Team Leader de Corporate de Adcap, "en un plazo mayor, de entre 60 y 90 días recomendamos ir a FCI T+1 donde a las Lecaps le incorporas CER".

Ya pensando en un mediano plazo Soruco recomienda ir hacia la opción dólar linked, "Si podés esperar hasta fines de diciembre, recomendamos un 70% en CER y un 30% en dólar linked porque vemos una flexibilización en torno al crawling peg".



Calzada y D'Jorge en la presentación del ICA e ILA de las bolsas de Rosario y Santa Fe. BCR

CICEC, DE LAS BOLSAS DE ROSARIO Y SANTA FE

### Presentaron nuevo índice que trajo optimismo sobre la salida de la recesión

Economistas como Cavallo, Arriazu, Ferreres, Jorrat, Prat Gay y Laspina y el gobernador Pullaro bendijeron una iniciativa santafecina para diseñar índices de actividad y de ciclo

\_\_\_ Ariel Cohen

\_\_\_ acohen@cronista.com

Explica el economista Juan Mario Jorrat que venía trabajando con su Índice Compuesto de la Actividad Económica con el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Santa Fe (BCSF), que dirige Lucrecia D'Jorge, cuando se encontró con Julio Alfredo Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Rosario para pensar en un trabajo conjunto de ambos. Para ir con material en la mano, Jorrat trazó series históricas sobre evolución de los precios de los commodities agropecuarios, centro de la actividad de la provincia, pero sobre todo de Rosario. Encontró que todas los índices eran positivos. Pero que cuando introducía las variables del impacto de los impuestos, retenciones, costos, todo se volvía, histórica e invariablemente rojo.

Jorrat es uno de los principales especialistas en ciclos económicos, responsable de indicadores líderes que diseñó en los años '70 para predecir ciclos expansivos y recesivos en la economía nacional, que durante muchos años los desarrolló en la Universidad de Tucumán. La relevancia de ese hallazgo es uno de los fundamentos de la necesidad de estadísticas para el diseño de políticas, dice Jorrat.

En ese sentido, ayer las bolsas de Comercio de Rosario (BCR) y Santa Fe (BCSF) lanzaron un dos índices de seguimiento de actividad y de ciclo. Por un lado, el Índice Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), que mide el estado actual de la economía mediante datos como consumo, actividad industrial, ingreso disponible y empleo. Por otro, el Índice Líder de Actividad Económica (ILA-ARG), que anticipa cambios de fase en la actividad económica utilizando indicadores como variables monetarias, índices de confianza y variables financieras, entre otras, que permiten predecir con cuatro meses los giros de los ciclos económicos.

La presentación se realizó en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, el titular de la BCR Miguel Simioni y su par de la BCSF Martín Vigo Lamas. Economistas de diversas extracciones -varios ex ministros-, como Domingo Cavallo, Ricardo Arriazu, Carlos Pérez, Alfonso Prat-Gay, Orlando Ferreres, Luciano Laspina y Fausto Spotorno, entre otros, estuvieron en la presentación del equipo técnico a cargo de la producción del índice, bautizado Cicec, Centro de Investigación del Ciclo Económico.

Julio Calzada expuso un "complejo contexto" de la economía argentina atravesando una recesión de 25 meses pero donde comienzan a observarse "algunos valores positivos". El informe indica que "se interrumpió la recesión en el segundo trimestre". En rigor, la conclusión está basada en los "verdes" de los últimos tres meses en las mediciones mensuales, con fuerte prevalencia de la recuperación del campo.

Según Calzada, "todavía hay que esperar la evolución del tercer trimestre para ver si se encuentra un valle de punto de giro el ciclo". En el actual ciclo recesivo se acumula 5,8% de caída en la actividad económica desde el pico de mayo de 2022. Y, de acuerdo con el ICA, si se considera el valor mínimo del periodo en marzo de 2024, de pico a valle la caída es del 7,2%. "Estos valores la ubican como la tercera fase recesiva más extensa en tiempo y la cuarta más pronunciada desde 1994 a la fecha", dijeron los economistas.

El vaso medio lleno fue la variación mensual positiva de 0,8% en junio del ICA, que configuró un segundo trimestre con recuperación acumulada de 2,1%. La tasa de caída interanual se mantiene en un negativo -4,7%, aunque mermó en los últimos meses, luego de llegar a -7,5% en marzo pasado.—

PARAGUAY, UN ASPIRACIONAL FINANCIERO

#### La larga marcha de los bonos para intentar ser grado de inversión

\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

La calificadora de riesgo Moody's elevó la nota de la deuda soberana de Paraguay al investment grade (grado de inversión), la mejor de la escala, con lo cual el país vecino ahora tiene más allanado el camino al acceso al crédito, mejores condiciones de tasas de interés y mayor amplitud en los plazos.

Luego de conocerse la noticia, el presidente Javier Milei le envió un mensaje a su par Santiago Peña y lo felicitó por el objetivo conseguido durante su gestión en materia económica. Durante el fin de semana y en las redes sociales, Milei aseguró que está trabajando para que la Argentina también sea *investment gra*de.

#### POTENCIAL DE LOS BONOS

Para que los bonos de la Argentina puedan operar en niveles similares a los de Paraguay y lograr el *investment* grade, el riesgo país deberá ser mucho menor. En ese sentido, los papeles de renta fija local deben subir con fuerza de modo que el mercado refleje una percepción de menores riesgos crediticios de la deuda soberana. Una macro más ordenada es coincidente con un país de grado de inversión.

Hoy los bonos de la Argentina rinden 27% en el tramo corto y 19% en promedio en el tramo largo, a la vez que su calificación crediticia es de "CCC", según S&P Global Ratings.

En el caso en el que el Global 2029 operase con esos niveles de tasa de interés, su precio

debería subir 51% desde los valores actuales. Para que el Global 2030 pueda llegar a operar en tasas del 7% debería mejorar la cotización 57 por ciento. En el tramo medio de la curva soberana de Paraguay, los títulos a 2036 operan con rendimientos del 5,6% en dólares. Para que un bono argentino de duration similar, como el GD35, opere en niveles de tasa similar debería subir de precio el 127% desde su cotización actual. Finalmente, los títulos de deuda de mayor plazo de Paraguay a 2044 rinden 6,2 por ciento. Para que la deuda soberana de mayor plazo y duration similar a la de Paraguay rinda en esos niveles, el GD41 debe avanzar 115 % y el GD46, 105% desde su precio actual.

Según indica Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, los rendimientos de los bonos argentinos en promedio se ubican en niveles cercanos al 25%, mientras que los de Ecuador se sitúan en 20 por ciento. El resto de los países similares, como El Salvador, Angola, Bahamas, Pakistán, Egipto y Nigeria operan con tasas de entre 10% y 7 por ciento.

Yarde Buller ve valor en los bonos del tramo corto y medio. "En las carteras de renta fija en dólares, seguimos priorizando soberanos (60%). Sobreponderamos el AL30 y GD29 por su atractivo en escenarios en los que la curva sigue aplanándose o casos en los que la compresión se detiene, pero la deuda se mantiene performing", dijo.

Además, por su paridad, el GD35 es un complemento interesante para tener mayor protección a la baja en escenarios negativos, pero su upside depende crucialmente de mejoras estructurales", advirtió.....

### Gabinetes y tableros

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002118

Presupuesto of.: \$ 277.127.161,91 IVA inc. Apertura: 14/08/2024 - 10 hs.

Adquisición de gabinetes y tableros B.T. de 4 y 6 vías con destino a reformas en la ciudad de Rosario. Lugar: Of. Compras, Bv. Oroño 1260, 1er Piso – (2000) ROSARIO. CONSULTAS: Area Administración de la Distribución, Cristian Regali: cregali@epe.santafe.gov.ar. Legajo: todo interesado en participar de la presente licitación deberá descargar gratuitamente el pliego publicado a tal efecto en el portal web oficial de la EPESFE. Consultas generales: Empresa Provincial de la Energía. www.epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





### Negocios



#### Farmacity invierte en otros formatos

Desembolsará \$ 2100 millones este año en siete nuevas tiendas de Simplicity, la cadena de su ecosistema que vende productos no farmacéuticos. Actualmente, este formato tiene 50 locales.

SEGÚN LOS DESARRROLLADORES INMOBILIARIOS, AFECTARÁ A LA ACTIVIDAD

### Menos altura y pulmones de manzana más grandes, la propuesta del GCBA



La actividad de la construcción venía de un primer semestre duro por la suba de costos y el blanqueo despertó expectativas de reactivación

El Gobierno porteño presentó el martes su proyecto de Código de Urbanización (CUR) en la Legislatura. Los empresarios dicen que la reforma perjudica al sector

Ricardo Quesada

rquesada@cronista.com

Para los desarrolladores inmobiliarios, el proyecto de reforma del Código Urbanístico (CUR) que el Gobierno porteño presentó el martes supondrá un nuevo impacto para la actividad, que atravesó un primer semestre duro, principalmente, por el incremento del costo de la construcción en dólares, que frenó proyectos. Por el contrario, había expectativa de reactivación con el blanqueo que impulsa el Gobierno nacional.

La iniciativa del GCBA prevé limitar aún más las alturas permitidas para los edificios en muchos barrios de la ciudad y agrandar los pulmones de manzana. De esta manera, muchas parcelas verán sensiblemente disminuida la cantidad de metros cuadrados construibles.

"La industria está consternada con este cambio de código porque llega en un momento en que el aumento del costo de la construcción pega muy fuerte en los proyectos en marcha o por empezar. Lo que necesitamos es seguridad jurídica", se

"La pérdida de profundidad de las construcciones es lo más perjudicial", dijo Damián Tabakman, de la CEDU

El Gobierno porteño explicó que quiere "una ciudad más homogénea y que permita conservar la identidad de los barrios"

quejó Gabriel Brodsky, chairman de Grupo Predial.

El empresario agregó que muchos desarrolladores gastaron cientos de miles de dólares en terrenos y ahora se encuentran con la incertidumbre de qué podrán construir en ellos. En ese sentido, reclamó más seguridad jurídica para poder proyectar a largo plazo.

"Estamos en alerta y esto se repite cada cuatro años, que es el tiempo establecido para hacer revisiones del CUR", señaló.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), destacó que con estas medidas "restrictivas" se perjudica a los empresarios del sector y a los dueños de los terrenos. Sin embargo, cree que el texto se puede llegar a modificar en el recinto.

"Proponemos que se pueda

compensar con piso más de altura, algo que los barrios pueden digerir", dijo.

En la presentación del proyecto, el Gobierno porteño explicó que quiere "una ciudad más homogénea y que permita conservar la identidad de los barrios". La iniciativa se elaboró a partir de un diagnóstico colectivo luego de haber escuchado las inquietudes de los vecinos y de haber mantenido reuniones con profesionales, instituciones vinculadas y legisladores.

Al revés que el código de 2018, que partía de la altura máxima permitida en avenidas e ir descendiendo hacia el interior del barrio, la reforma prevé empezar desde la situación actual en las calles internas e ir aumentando la cantidad de pisos permitidos de forma paulatina hasta las avenidas. Esto da como resultado que en muchas arterias se habilitarán construcciones de menor altura que la actual.

"Queremos equilibrar las alturas posibles para priorizar la identidad de los barrios. Además, a partir de esta reforma, no habrá más transiciones dentro de una misma manzana, lo que generaba complicaciones, sobre todo, en los lotes en esquina, que en ocasiones tenían permitida distinta cantidad de pisos", explicó Álvaro García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad.

Además, no se podrán saltear escalones de altura de una manzana a la otra. Si en una se permiten edificios de hasta 9 metros -la menor altura prevista por el CUR-, en la siguiente podrá pasarse a 12 metros. Este es el mecanismo que hará que algunas avenidas no lleguen a los 38 metros, el máximo habilitado por el CUR.

Otra gran modificación que prevé esta reforma es la ampliación de los pulmones de manzana, que en caso de prosperar la reforma, pasarán a ocupar dos tercios de la superficie. Esta medida agregará espacio verde y terreno absorbente.\_\_\_

El Cronista | Jueves 1º de agosto de 2024

### Financial Times



Polémicos dichos de Donald Trump "¿Es india o es negra?", planteó el candidato republicano sobre su rival demócrata, Kamala Harris, desatando abucheos.

"Fue india todo el tiempo, y de repente dio un giro y se convirtió

en una persona negra".

ASESINATO DE ISMAIL HANIYEH

# Escala la tensión entre Irán e Israel y crece el riesgo de una guerra

Teherán acusa a los israelíes de asesinar al líder político de Hamás – principal interlocutor de los mediadores que intentaban negociar un alto el fuego en Gaza – y prometió vengar su muerte

...... Andrew England ...... Raya Jalabi ...... Najmeh Bozorgmehr

Irán ha acusado a Israel de asesinar al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque perpetrado en Teherán y ha prometido vengar su muerte, mientras el ataque eleva drásticamente el riesgo de una nueva escalada de las hostilidades regionales.

Haniyeh murió en un ataque contra su residencia en Teherán en la madrugada del miércoles, según informaron responsables de Hamás e Irán.

El ataque se produjo horas después de que Israel dijera que había matado a un alto mando de Hezbollah en un ataque aéreo sobre Beirut, la capital libanesa, lo que aumentó el temor de que la región se encamine hacía una guerra total.

Israel no reivindicó la muerte de Haniyeh y no suele confirmar ni desmentir los intentos de asesinato en Irán. Sin embargo, las autoridades israelíes ya habían afirmado que responsabilizarían a todos los dirigentes de Hamás del atentado perpetrado por el grupo el 7 de octubre en el sur de Israel.

El miércoles, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró: "La operación de esta noche en Beirut ha sido precisa y profesional. No buscamos la guerra, pero nos estamos preparando para todas las posibilidades".

El líder de Hamás vivía exiliado en Qatar, pero viajaba frecuentemente a Irán, que apoya a Hamás como parte de su llamado eje de resistencia. Haniyeh había asistido el martes a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y se había reunido con él ese mismo día.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, amenazó a Israel con "vengar la sangre [de Haniyeh]", afirmando que era un "deber" para Irán porque el hecho "ocurrió en el territorio de la República Islámica".

Y añadió: "El régimen sionista criminal y terrorista martirizó a nuestro querido huésped en nuestra casa y nos causó dolor, pero también ha abierto el camino para un severo castigo para sí mismo".

Haniyeh, que ha sido el líder político de Hamás desde 2017, es el miembro de más alto perfil de la organización en morir tras el ataque del 7 de octubre y la represalia de Israel en Gaza. Era el principal interlocutor de los mediadores que intentaban negociar un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la franja.

Qatar, que ha sido uno de los principales mediadores con Hamás durante las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes retenidos en Gaza, declaró que el asesinato de Haniyeh era un "crimen atroz y una peligrosa escalada".

El primer ministro qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, declaró: "Los asesinatos políticos y los continuos ataques contra civiles



en Gaza mientras continúan las conversaciones nos llevan a preguntarnos: ¿cómo puede tener éxito la mediación cuando una parte asesina al negociador de [la] otra parte?".

Este miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró a un programa de televisión en Singapur que el asesinato de Haniyeh era "algo de lo que no teníamos conocimiento ni en lo que no estábamos implicados".

"He aprendido a lo largo de muchos años a no especular nunca sobre el impacto que un acontecimiento puede tener en otra cosa", dijo, y añadió que "la mejor manera de bajar la temperatura en todas partes es mediante el alto el fuego en Gaza".

El asesinato de Haniyeh en Teherán supone una humillación para Irán y entraña el riesgo de que el régimen tome represalias contra Israel. Las tensiones en la región ya se habían disparado después de que Israel dijera el martes que había matado a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah, en un ataque aéreo contra un edificio residencial en el sur de Beirut.

En un comunicado emitido este miércoles, Hezbollah dijo que Shukr se encontraba en el edificio atacado por Israel, pero el grupo no confirmó su suerte.

Las Fuerzas de Defensa de Israel describieron a Shukr como el comandante militar de más alto rango de Hezbollah y mano derecha de Hassan Nasrallah, líder de la organización libanesa respaldada por Irán. El ataque, el primero de Israel contra un dirigente de Hezbollah en Beirut desde el 7 de octubre, se produjo en represalia por el impacto de un cohete el sábado, que mató a 12 jóvenes en un campo de fútbol en el territorio ocupado de los Altos del Golán.

Israel culpó a Hezbollah de ese ataque, el incidente más mortal para la población civil en territorio controlado por Israel desde que ambas partes comenzaron a intercambiar fuego casi a diario hace casi 10 meses.

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, el ataque israelí del martes contra Beirut, perpetrado por un drone que lanzó tres cohetes, tuvo como objetivo la zona que rodea el Consejo de la Shura, que gobierna Hezbollah, en el barrio de Haret Hreik, densamente poblado y bastión de la organización.

Una gran explosión sacudió la zona, y las imágenes televisivas mostraron varios pisos de un edificio residencial gravemente dañados y grandes columnas de humo. Al menos tres personas murieron -una mujer y dos niños- y otras 74 resultaron heridas, algunas de gravedad, según el Ministerio de Salud libanés.

Hezbollah, considerado uno de los actores no estatales más armados del mundo, ha advertido previamente a Israel contra "cualquier asesinato en suelo libanés contra un libanés, sirio, iraní o palestino", sugiriendo que el ataque israelí se encontraría con una respuesta decisiva.

En un comunicado en el que lamentaba la muerte de Haniyeh, Hezbollah afirmó que su asesinato "aumentará la determinación y la obstinación de los combatientes de la resistencia en todos los ámbitos de la resistencia para continuar el camino de la yihad y hará que su determinación sea más fuerte a la hora de enfrentarse [a Israel]".

Khalil al-Hayya, alto cargo de Hamás, declaró en una conferencia de prensa celebrada el miércoles en Teherán: "Hamás y la resistencia siguen fijados en una estrategia clara... que no se desvía -ni con la muerte de un líder ni de diez líderes".

El brazo armado de la organización publicó en Telegram que el asesinato de Haniyeh "lleva la batalla a nuevas dimensiones y... tendrá grandes repercusiones en toda la región".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía condenó el asesinato de Haniyeh y advirtió del riesgo de que "la guerra en Gaza se extienda a escala regional". Y añadió: "Si la comunidad internacional no actúa para detener a Israel, nuestra región se enfrentará a conflictos mucho mayores".

Desde el ataque en los Altos del Golán, Estados Unidos ha liderado una ola de esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión entre Israel y Hezbollah.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, declaró el martes que el riesgo de una nueva escalada y de "desestabilización regional es ahora más agudo que nunca".

"La ampliación de este conflicto no beneficia a nadie", afirmó Lammy en una declaración ante el Parlamento. "De hecho, las consecuencias podrían ser catastróficas. Por eso seguimos presionando a favor de una solución diplomática"...

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial nro. 2, a cargo del Dr. Orlando Daniel Mattii, PAST, Sec. Unica, del Opto Judicial Necochea, cita y emplaza a herederos de la demandada ELBA MABEL CAPANO, DNI. 2 447,957 y/o a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble designado como, Circ. 1, Secc. F. Maz. 236d, Parc. 9, matricula 27,838 del partido. de Necochea (076), a fin que en el término de 10 (diez) días, se presenten en autos a hacer valer sus derechos en expediente 62.705, bajo apercibimiento de nombrarse a la Defensoria Oficial Departamental para que los represente. Necochea, 29 de julio de 2024 - NOTA: El presente se publicará por 2 (dos) días en el diano "ECOS DIARIOS" de la ciudad de Necochea, en un diano de los de mayor circulación de Capital Federal, y IBOLETIN JUDICIALI de la Pcia de Bs As Conste - MARTINEZ Paula Lucia AUXILIAR LETRADA

El Cronista Apertura

### Apenas el 5% de la superficie de Vaca Muerta está en exploración

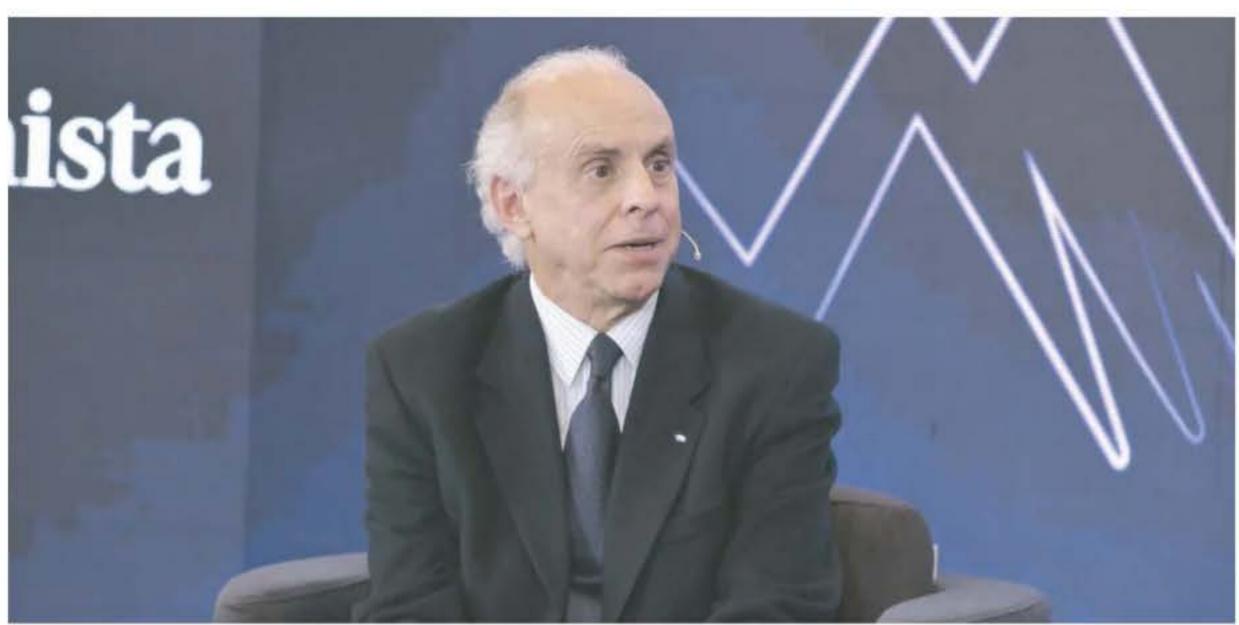

Martín Kaindl, director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

A pesar de su enorme crecimiento durante los últimos años, la cuenca neuquina aún tiene mucho potencial. La cuenca superó los 400.000 barriles diarios de producción

Desde el comienzo de las inversiones en Vaca Muerta hasta la fecha, tanto la producción de gas y petróleo a nivel nacional, como el surgimiento de participantes que forman parte de la cadena de valor, estuvieron en ascenso. Sin embargo, su potencial aún es enorme: "Si bien Vaca Muerta tiene hoy un nivel de desarrollo importante, está recién en sus inicios. Solo el 5% de la superficie esta puesta en explotación", aseguró Martín Kaindl, director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

En este sentido, el ejecutivo destacó el impacto del desarrollo del yacimiento, tanto en la Patagonia, como en el resto de las provincias del país: "Se genera empleo y se realizan inversiones. Eso no solamente tiene impacto en la Cuenca Neuquina, sino que se empieza a extender a toda la región ya que la industria del petróleo y gas es una de las que mayor generación por puesto de trabajo directo tiene en indirectos e inducidos".

Y siguió: "Toda la cadena que tiene que ver con puestos inducidos, como el hospedaje o el desarrollo de servicios también se está expandiendo. De hecho, hay proyectos importantes de infraestructura que ya salen de la zona de Vaca Muerta. Queda claro que el impacto es muy importante".

Así, Kaindl destacó que, en junio, Vaca Muerta superó los 400.000 barriles/día de producción de petróleo. "Es un número más que importante", sostuvo y aseguró que, a nivel país, se producen alrededor de

650.000 barriles/día, por lo que más de la mitad de la producción del país proviene desde Vaca Muerta. "Si tenemos en cuenta que se industrializan o se refinan en el país unos 500.000 barriles/día, el saldo exportable es cada vez mayor y eso genera divisas. De hecho, el año pasado generó unos u\$s 3000 millones y eso está en pleno crecimiento".

"Solo Vaca Muerta produce hoy lo que producía la Argentina en 2017. Se logró que la dirigencia del país tuviera en claro que Vaca Muerta es algo muy importante. Lo que hay que lograr ahora es que se entienda el potencial que tiene porque es enorme. Realmente puede generar un punto de inflexión en la historia argentina si se logra el desarrollo masivo del yacimiento", reiteró el ejecutivo.

Y resaltó la posibilidad a futuro del yacimiento: "El nivel de productividad que tiene es impresionante y está todo por delante. Toda la industria está apuntando a superar el millón de barriles por día de producción. Eso ya posicionaría a la Argentina entre los países productores que, si bien no está en las grandes ligas, sería reconocido".

No obstante, explicó cuáles son los puntos importantes a resolver para fomentar su desarrollo: "Hay que tener en cuenta que la industria del petróleo y gas es de capital intensivo y la necesidad de capitales para desarrollar Vaca Muerta es enorme y no están en el país, sino que hay que conseguir que se inviertan. Para eso, es necesario ordenar ciertas cosas, sobre todo, a nivel macroeconómico".\_



### La industria electrónica tiene peso en el futuro de Tierra del Fuego

Ana Vainman, directora ejecutiva de Afarte, destacó la importancia del desarrollo económico de la región y develó cuáles son los próximos movimientos del sector

La provincia de Tierra del Fuego es la que tiene el mayor porcentaje de empleo industrial en el país. Esto se debe, principalmente, al régimen de promoción que la isla tiene desde los años 70 y que permitió el desarrollo del sector electrónico.

"La industria electrónica tiene un peso preponderante en el ingreso de la provincia, pero también en su futuro económico", explicó Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), durante el evento Vaca Muerta y Patagonia organizado por El Cronista y la Revista Apertura.

En este sentido, recordó que, cuando se creó la ley 19.640, en mayo de 1972, que otorga ciertos beneficios fiscales a aquellas empresas que invierten en la provincia, "había solo 13.000 habitantes en Tierra del Fuego. Hoy son más de 200.000". A su vez, destacó que la provincia es la más industrial del país, así como también la que más porcentaje de empleo industrial

tiene en toda la Argentina. En ese contexto, la industria electrónica es el principal empleador privado de la provincia.

Aunque el de la electrónica es el sector más desarrollado, en la isla hay otras industrias que gozan de beneficios industriales, entre ellas la del plástico y textiles. En 2021, cuando el régimen se prorrogó por 15 años. se constituyó el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, por el que, principalmente, la industria electrónica contribuye al desarrollo de otros sectores.

"El objetivo es permitir que otras industrias crezcan y mejorar la competitividad. No hay que olvidarse de que Tierra del Fuego es la provincia más austral del país y es una isla, con todos los problemas de conectividad y logísticos que eso conlleva", agregó Vainman.

Uno de los principales proyectos de la provincia es la construcción del puerto de Río Grande, donde se asienta la mayor cantidad de plantas industriales. La encargada de



Ana Vainman, de Afarte, y Hernán de Goñi, de El Cronista

Gracias al régimen de promoción, Tierra del Fuego es la provincia con mayor porcentaje de empleo industrial

llevar adelante el plan es una de las empresas que operan en esa ciudad.

Otra de las posibilidades que se abre es la de proveer el frente antártico. Ushuaia es la ciudad más cercana del Continente Blanco, a tan solo 1000 kilómetros, y es un puerto de abastecimiento para los barcos.

"Es algo que hace Chile desde Punta Arenas, una ciudad que también cuenta con régimen de promoción. Hoy hay un proyecto para construir una planta de alimentos para proveer a los cruceros que van a la Antártida", explicó.

En opinión de la directiva de Afarte, lograr el desarrollo económico de Tierra del Fuego es la mejor manera de garantizar la soberanía sobre ese territorio. Y por eso, sostuvo, mantener el régimen de promoción es clave.

"Las discusiones geopolíticas pasan por la cuestión energética, pero también por la industria. Pensemos que en la pandemia y a raíz de la escasez de chips, los Estados Unidos se dieron cuenta de la necesidad de contar con producción de semiconductores y aprobaron la Chips Act, que promovía el near shoring en su producción", enfatizó.

En ese sentido, la ejecutiva

destacó que contar con una industria electrónica asentada en la isla le permitió a la Argentina producir en plena pandemia más de 1000 respiradores que se distribuyeron en hospitales de todo el país.

Vainman destacó la presencia de marcas internacionales en Tierra del Fuego y señaló que son estas empresas las que eligen como socios a la industria de la isla como socio.

"Si las plantas no cumplieran con sus estándares, las marcas no prestarían el nombre. Son estas mismas multinacionales las que capacitan y auditan las fábricas en tiempo real. Es importante entender que en Tierra del Fuego existe el mismo proceso productivo que en cualquier otra planta del mundo", concluyó.\_\_\_



Futuro económico













Dante Sica y Walter Brown, jefe de Redacción de El Cronista

### "La Argentina tiene que dar señales de que quiere cumplir las reglas de juego"

El economista Dante Sica reconoció que el RIGI podría ser excesivo. Sin embargo, considera que es la señal que debe dar la Argentina para insertarse en el mundo y recibir inversiones

El crecimiento de Vaca Muerta fue exponencial durante los últimos años. De hecho, mientras entre 2010 y 2012 se discutía en el país cuál era el costo de un pozo de petróleo respecto a lo que salía en los Estados Unidos, lo que dejaba a la Argentina fuera de competencia, hoy, el costo de producción ya es más competitivo y los niveles de producción van acordes al nivel de inversiones que recibió la región en los últimos años.

Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación, socio fundador y presidente del Advisory Board de Abeceb participó del evento y aseguró que la Argentina ya resolvió uno de los principales problemas que frenaban el impulso de la industria del oil & gas en la Patagonia, que era la infraestructura.

"Uno de los temas que trababa el impulso en el sector, que era la infraestructura, se empezó a resolver. Ahora, ¿qué es lo que está atrás de este avance? Cuando miramos los números, el 50% de la producción de gas en la Argentina proviene de Vaca Muerta; el petróleo allí producido superó otras cuencas y cada vez representa más. Son varias las cuestiones que promueven esta situación", aseguró.

Y siguió: "Por un lado, el contexto, que nos abre una oportunidad para poder insertar nuestra región, con Vaca Muerta como principal activo en este ciclo internacional".

Otra de las razones, enumeró Sica, fue la pandemia y el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Al no estar Rusia como un proveedor confiable para el resto de Europa, se empieza a generar una oportunidad de negocios". Pero, para eso, el exfuncionario develó: "Tenemos que tener, no solamente las inversiones, sino los marcos de estabilidad y regulatorios como para poder aprovechar la oportunidad. Creo que estamos en un punto de inflexión, en especial durante esta administración".

En este sentido, expuso que la Argentina debe lograr, "no solo darle un macro de estabilidad a la macroeconomía, en el sentido de volver a tener una economía normal, con una moneda normal, una baja inflación y la vuelta del crédito, si no también una mejora en los marcos regulatorios para poder dar las señales a los inversores".

"Si miramos solamente el RIGI, algunos pueden considerarlo excesivo. Tenemos que ver desde donde partimos. La Argentina es un defaulteador serial y violador serial de contratos. Cuando uno mira el sector energético, en los últimos 24 años, solo cumplimos los marcos regulatorios durante 3, 4 años, que fue en la época de Macri. Siempre se cambiaron los contratos a través de decretos", expuso Sica.

Y siguió: "El RIGI es la necesidad de abrir una ventana para los próximos tres años y, de esa manera, capturar y decidir proyectos de inversión, que la Argentina necesita para insertarse en el mundo".\_\_\_

#### Primeros Pinos resurge como destino para las vacaciones de invierno

Además de ser un gran reservorio de recursos naturales para la producción de hidrocarburos, la provincia de Neuquén también cuenta con varios centros de esquí en todos sus niveles, tamaños y complejidades. Primeros Pinos es un parque turístico situado a 50 kilómetros de Zapala.

Si bien estuvo cerrado desde la pandemia, el parque reabrió el 13 de julio, de cara a la temporada invernal y ya recibe turistas tanto locales, como extranjeros, que buscan iniciarse en la actividad del esquí.

Valeria Dillon, Coordinadora Turismo del parque de nieve Primeros Pinos, participó del evento y comentó: "Es un lugar que está instalado en la memoria colectiva de la gente. Es un parque que siempre funcionó pero que quedó abandonado después de permanecer cerrado por mucho tiempo después de la pandemia".

Reabierto de cara a la temporada de invierno, el lugar ofrece actividades como trineo y "culipatín", para disfrutar en familia.

"Estamos en un lugar que había sido abandonado, hasta que la municipalidad de Zapala decidió licitarlo para que volviera a funcionar. Nosotros tenemos el desafío de que vuelva a ser lo que era. Nos sumamos como una opción de nieve en invierno y para el turismo aventura en verano", aseguró Dillon.

Aunque el parque no es un centro de esquí, sí tiene algunas pistas donde se pueden dar los primeros pasos para este deporte. Por sus características, tiene una gran demanda por parte de familias enteras de la zona del alto valle del Río Ne-

Según comentó Dillon, el parque Primeros Pinos es "el lugar ideal para iniciarse en la actividad del ski o snowboard". Luego del comienzo de la temporada de invierno tuvieron una gran demanda que superó las expectativas, con mucha gente tanto de la provincia, como de otras zonas del país.

En este sentido, Dillon aseguró que la puesta en marcha del parque "reactiva la economía, no solo de la región, sino principalmente de la ciudad de Zapala. Estamos trabajando fuerte para poder brindar cada vez más servicios".

"Se está produciendo una reactivación económica muy importante y de mucho movi-

El parque reabrió luego de estar inactivo por varios años tras la pandemia y ya recibió a sus primeros visitantes

miento. El fin de semana posterior a la apertura, hubo una ocupación hotelera del 90% dado que los turistas decidieron dormir por el fin de semana en Zapala", contó.

A su vez, adelantó: "Está previsto que en el futuro el parque tenga escuela de esquí y de snowboard para que la gente que quiera iniciarse en el deporte, lo pueda hacer".....



Dillon (Primeros Pinos), Padial (Chapelco) y Barragan (El Cronista)

### El cerro Chapelco resiste a la crisis y recibe cada vez más turistas

Uno de los centros de esquí más visitados de la provincia de Neuquén comenzó la temporada de invierno con números que sorprendieron por lo positivo

A pesar de que, por el contexto macroeconómico y la brecha cambiaria -que ya no es tan beneficiosa para los extranjeros- se esperaba una temporada sin sorpresas en el sur de la Argentina, el Cerro Chapelco, uno de los puntos más visitados, tanto por viajeros locales como internacionales, comenzó el invierno con un 13% más de pasajeros que 2023.

Juan Pablo Padial, gerente Comercial del Cerro Chapelco, comentó: "Tuvimos una preventa muy buena. Fue histórica la cantidad de gente que compró los servicios con anterioridad y que accedió a una tarifa que pudo congelar. Eso avizoró una temporada que iba a ser buena, pero siempre con la cautela de ver cómo iba desarrollándose todo. Esta temporada nos está sorprendiendo".

Y siguió: "El centro abrió 15 días antes de lo habitual, por la semana de feriados que hubo en junio. Y ahora estamos con entre 5000 y 6000 personas todos los días. Y hay muchos extranjeros, entre ellos, brasileños, uruguayos, paraguayos y colombianos".



Juan Pablo Padial (Chapelco) y Florencia Barragan (El Cronista)

#### Chapelco tuvo una cantidad histórica de turista que compraron los pases durante la preventa

No obstante, reconoció que se trata de "un año particular". Se suma, a su vez, que la diferencia cambiaria no es muy beneficiosa para los turistas extranjeros. "Entendemos que nuestra principal herramienta para competir con otros destinos del exterior tiene que ver con la calidad del servicio que se ofrece en nuestra montaña y en cada uno de los rincones del producto", agregó Padial

Así, Padial destacó que es esa la manera en la que la empresa hace "la diferencia y logra tener una similar cantidad de turistas respecto al año anterior", que, a su vez, 2023 ya había marcado un récord.

El ejecutivo reconoció: "Los años en los que hay cambio de gobierno suelen ser difíciles para el turismo y hay una gran incertidumbre acerca de cómo puede reaccionar el mercado. Sin embargo, en este caso, reaccionó muy bien en cuanto a las expectativas que se manejan para esta temporada".

Sin embargo, a diferencia de otras temporadas en las que los turistas extranjeros eran mayoría, este año, "el viajero nacional es el principal". De cara al resto del invierno, Padial adelantó: "Creemos que el mes de agosto va a ser muy fuerte y apuntamos a seguir creciendo en septiembre, que es una temporada en la que bajan las tarifas".\_\_\_

#### La conectividad aérea, indispensable para el turismo provincial

"Rio Negro es una provincia que lo tiene todo. Tenemos la Cordillera de los Andes con dos destinos como Bariloche y El Bolsón, con dos centros de esquí importantes. También tenemos Las Grutas y toda la costa atlántica con el avistaje de fauna marina", describió Marcos Barberis, secretario de Turismo de la provincia de Río Negro en el evento de El Cronista y revista Apertura.

A pesar de que, según el funcionario, la provincia lleva ya varios años positivos en términos de arribo de turistas, tanto extranjeros, como locales, la provincia busca ampliar la llegada de vuelos provenientes, no solo de otras provincias, sino de otros países de la región.

"Para nosotros, la conectividad aérea tiene tres patas. En primer lugar, la posibilidad de conseguir vuelos de diferentes

ciudades hacia nuestros aeropuertos. En segundo lugar, hay que sumarle las tarifas, que es algo muy importante, sobre todo sabiendo que los pasajes a Bariloche son un poco más caros que a otros destinos. En tercer lugar, hay que tener en cuenta los horarios. Porque se pueden conseguir vuelos a muy buen precio, pero si llega a las 3 o 4 de la mañana al destino, es una complicación. Entonces, lo



Barberis (Turismo de Río Negro) y De Goñi (El Cronista)

que se ahorra en el avión, se lo gasta en hotelería", expuso.

Y sumó: "La conectividad es un combo y estamos muy de

acuerdo en incrementarla cada vez más. Esto nos posiciona de una forma muy fuerte como destino".\_\_\_



## Palermo Aike será una oportunidad para reactivar el turismo en Santa Cruz

El segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país está en Santa Cruz. La provincia espera un fuerte desarrollo de la actividad que, a futuro, desembocará en mayor turismo

Santa Cruz es una provincia tan grande como Italia y con mayor extensión que el Reino Unido. Con más de 900 kilómetros de costa y otros 900 km de Cordillera, se suman al paisaje provincial destinos como El Calafate, con la imponencia del glaciar Perito Moreno. Además de eso, allí se sitúa el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, Palermo Aike.

"En Santa Cruz está todo por hacerse. Al margen de El Calafate y El Chalten, nosotros queremos reivindicar la zona de la costa, que está plagada de historia", comentó Mario Markic, secretario de Turismo de la provincia.

"Tenemos mucha influencia la industria petrolera en la provincia ya que allí se encuentra otro yacimiento no convencional que se compara con Vaca Muerta", expuso el funcionario. Palermo Aike es la segunda formación en importancia a explorar luego de la cuenca neuquina y se estima

que podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Por sus condiciones geológicas, a su vez, Palermo Aike es el yacimiento más parecido a Vaca Muerta dada su extensión espacial, la profundidad del objetivo (de entre 3000 y 3500 metros), origen marino y por su

Markic dice que el turismo en Santa Cruz tiene muchos desafíos por delante, entre ellos mejorar la conectividad

potencial hidrocarburífero.

"Ya están presentes todas las empresas petroleras ávidas de empezar la explotación. Va a haber un boom muy interesante y eso permitirá, en el futuro, la instalación de puntos de desarrollo que tengan que ver con el producto que se extrae de la tierra. Eso, naturalmente,



también va a favorecer la incorporación de nuevos focos turísticos", reflexionó Markic.

Sin embargo, aun hay algunos desafíos a los que la provincia y sus organismos turísticos se tienen que enfrentar: "Tenemos un problema de conectividad. En la medida en que solucionemos ese tipo de obstáculos, vamos a tener acceso a otros puntos de la provincia que son imperdibles. Mi objetivo, y creo que algún día lo lograremos, es que Santa Cruz finalmente sea un destino turístico".

En ese sentido, expuso; "Es inexorable el vínculo con Chile. A veces, el turista extranjero no diferencia la Patagonia argentina de la chilena. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque, a veces, tenemos problemas de recelos o de que no hay una coordinación entre gendarmes y carabineros ya que hacen demorar mucho tiempo a los turistas. Queremos agilizar estos trámites y trabajaremos para eso".....

#### La centolla que conquista el mundo: la historia de Ahumadero Ushuaia Patagónica y los desafíos que enfrenta para exportar

Una empresa familiar de la Patagonia, pero con raíces en Buenos Aires, pesca la centolla en el canal de Beagle y le agrega valor al producto que eligen los turistas

Sofía Amaya, socia de Ahumadero Ushuaia Patagónica, participó del evento y contó el detrás de escena del emprendimiento familiar que se dedica a ahumar centolla patagónica.

"Vemos un gran potencial internacional en la centolla. La recepción por parte de los turistas fue excelente y estamos convencidos de que es un producto de primera línea," afirmó Amaya.

Ahumadero Ushuaia Patagónica enfrenta una serie de desafíos que van desde las trabas burocráticas hasta los costos adicionales para cumplir con regulaciones estatales. "Las limitaciones son muchas, y las pequeñas empresas deben lidiar con gastos adicionales en gestorías para cumplir con los requisitos de Senasa, AFIP y Aduana," explica Amaya. Este panorama complica sus proyecciones de exportar su producto al mundo.

La historia de Ahumadero Ushuaia Patagónica comenzó en Buenos Aires, desde donde sus fundadores se mudaron a la ca-



Sofía Amaya, de Ahumadero Ushuaia (izq,), Walter Brown, de El Cronista (centro) y Ana Viola, de Malma (der.)

pital fueguina en 2001 con un sueño en mente. "Queríamos aprovechar los recursos naturales de la provincia y agregarles valor," recordó Amaya. La empresa se dedica a recolectar centolla directamente del Canal de Beagle y someterla a un proceso de ahumado indirecto con aceite de oliva. "Realizamos todo el proceso, desde la recolección hasta el envasado, siempre con el objetivo de mantener la calidad," afirmó Amaya.\_\_\_ El Cronista | Jueves 1º de agosto de 2024

#### Vaca Muerta y Patagonia



Caro Di Nezio, fundadora y directora creativa de Proyecto Auras

### La revolución de la cosmética natural que llega del sur

El emprendimiento Proyecto Auras encontró en las plantas típicas de la Patagonia los ingredientes necesarios para elaborar productos de belleza respetuosos con el medioambiente

Directo desde la estepa patagónica, donde la dureza del suelo y la escasez son un desafío que se enfrenta todos los días, surgió una innovadora propuesta en el mundo de la cosmética. Caro Di Nezio, fundadora y directora creativa del Proyecto Auras, encabeza un emprendimiento que utiliza las propiedades de las plantas típicas de la región para transformarlas en productos de belleza natural.

"La estepa patagónica alberga plantas con activos muy potentes, desarrollados en respuesta a un entorno extremadamente hostil," explicó Di Nezio durante el evento Vaca Muerta y Patagonia organizado por El Cronista y la revista Apertura y agregó: "Estas plantas crearon mecanismos de defensa que les confieren propiedades inigualables, las cuales aprovechamos para crear cosmética natural."

Y aunque normalmente trabajar en medio de un clima severo y con escasez de agua representa un desafío, para Di Nezio estos factores se convierten en una ventaja, que permite que el Proyecto Auras pueda desarrollar productos de belleza con ingredientes autóctonos.

"La sustentabilidad es el núcleo de la filosofía del Proyecto Auras. El suelo patagónico está en manos de productores comprometidos con el medioambiente," señaló. Además, expuso que la empresa colabora con proveedores que extraen aceites esenciales de estas plantas para exportarlos a nivel global.

"Esperamos mucho tiempo para que se dieran las condiciones adecuadas para su explotación," comentó Di Nezio. "Ahora, queremos darles a conocer al mundo y mostrar el verdadero potencia de las plantas patagónicas".

El interés internacional por la Patagonia es innegable, y Di Nezio cree que los consumidores valoran la autenticidad de los productos que provienen de la región. "El mundo anglosajón ve a la Patagonia de una manera muy especial, y es crucial que los productos sean genuinamente de acá," afirmó.

El compromiso con la sostenibilidad de la empresa también se refleja en la gestión de los recursos y la reducción de la huella de carbono. "Nuestra meta es tener un control total sobre la trazabilidad del producto, desde la recolección hasta el envasado," explicó Di Nezio. "Usamos lo que tenemos disponible cerca de nuestras operaciones para minimizar el impacto ambiental".\_\_\_

# La calidad, el elemento distintivo de los vinos patagónicos

Los vinos de la Patagonia lograron hacerse un lugar entre los más codiciados de la Argentina. Ana Viola, presidenta de la Cámara de Bodegas Exportadoras de Patagonia, expuso: "La Patagonia es muy amplia. Sabemos que hay desafíos comunes que nos hermanan a todos los productores patagónicos que son las distancias, la escasez de recursos humanos, de infraestructura, las condiciones climáticas".

"La Patagonia representa el 2% de la superficie de viñedos plantada de la Argentina. Es una región muy exclusiva. Son pequeños valles repartidos por toda la zona que están cercanos a cuerpos de agua para poder regar los viñedos. Hay diferentes realidades en cuanto a los desafíos que tenemos, más allá de los que son comunes a toda la región", expuso.

Y siguió: "En aquellas provincias en las que el foco esta puesto en la producción hidrocarburífera, el problema reside en poder aprovechar esa ola, que es algo que está recién al 10% y que va a seguir creciendo. Ese es uno de los principales desafíos que tienen las empresas que no pertenecen a rubros hidrocarburíferos. No solo lo podemos aprovechar desde el punto de vista del consumo, sino del turismo, del crecimiento poblacional, de la oferta de calidad de vida".

Viola describió: "En las zonas productoras de la Patagonia tenemos condiciones muy favorables para tener una gran sanidad y, de ahí, logramos una

La región utiliza las condiciones del ambiente a su favor para obetener un sabor característico

gran materia prima. Tenemos acidez natural dada por la gran amplitud térmica de la región, por el viento y las condiciones naturales los racimos son muy sanos".

Y aseguró: "La Patagonia es una región que produce vinos de muy alta calidad".\_\_\_



Ana Viola, de Bodega Malma, y Walter Brown, de El Cronista

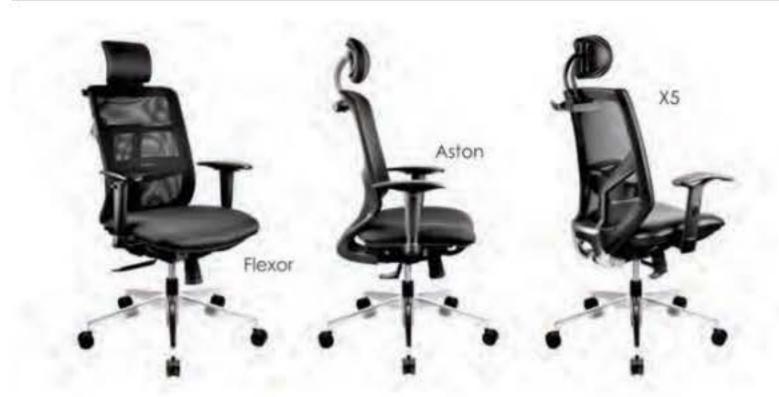

(a)<sup>2</sup>
tu póxima silla de oficina







MÁX 23°

MAX

#### **B** Lado B

### Uno de cada tres argentinos queda 'quemado' después del trabajo



Un mayor nivel de estrés laboral duplica las posibilidades de contraer patologías o trastornos más complejos como la depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares

Según un relevamiento, es la cantidad de gente que, por el agotamiento, no hace otra actividad después de su jornada laboral

Lola Loustalot

lloustalot@cronista.com

a sobrecarga de trabajo y la sensación de insatisfacción profesional generan lo que normalmente se conoce como burnout o agotamiento y cinismo laboral. En la Argentina, mientras uno de cada cuatro (24%) trabajadores no puede relajarse después de su labor, uno de cada tres se siente tan cansado después de su jornada laboral, que no puede realizar cualquier otra actividad.

El burnout es un tipo de estrés relacionado con el trabajo, que se evidencia con un estado de cansancio físico o mental.

aunque también implica la ausencia de motivación, la pérdida de identidad personal y una baja o nula autoeficacia. A su vez, un mayor nivel de estrés laboral duplica las posibilidades de contraer otras patologías o trastornos más complejos como la depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares.

Estos datos se desprenden de un relevamiento que realizó la Universidad Siglo 21. El estudio, que analiza anualmente los niveles de felicidad y bienestar de la población, reveló que casi siete de cada 10 argentinos (63,4%) están disconformes con su situación actual y sólo la mitad de los consultados se siente satisfecho con su vida profesional.

Casi siete de cada 10 argentinos (63,4%) están disconformes con su situación actual y sólo la mitad de los consultados se siente satisfecho con su vida profesional

"Al tratarse de una cuestión multicausal, el aumento del estrés y la disminución de los niveles de felicidad se atribuye a una combinación de variables sociales, económicas y personales, como el capital social o la cohesión social", explicó Luis Morera, director del Observatorio de Tendencias Sociales de Universidad Siglo 21.

Desde una perspectiva económica, el burnout no sólo afectan a la calidad de vida de las personas y la cohesión social, sino que también repercute en la productividad de los trabajadores y en su eficiencia laboral.

Así, Morera comentó que los niveles de burnout y de felicidad en la población tienen una relación contraria, aunque no lineal. "A mayor felicidad, menor estrés laboral", precisó. No obstante, la Argentina es la excepción a la regla, ya que el informe identificó un incremento en los niveles de estrés y una disminución en los niveles de felicidad durante el primer trimestre del año.

Esto, según explicó el especialista, tiene una explicación cultural. Es que los argentinos ponderan su vida social mucho más que el resto de los trabajadores de la región. A su vez, las redes de contención -amigos y familia- tienen un lugar importante en la vida de la pobla-

ción, lo que genera un menor nivel de infelicidad, a pesar de los resultados negativos respecto al estrés laboral.

Se suma, a su vez, el contexto socioeconómico local que, académicamente, tiene una relación negativa con la felicidad. Es decir, "a menor nivel económico, mayor sensación de desafío e infelicidad. A pesar de eso, la Argentina tiene un nivel similar al de otros países de la región con mejores sistemas democráticos y realidades macroeconómicas más estables", explicó Morera.

Si se tienen en cuenta los datos históricos entre 2018 y 2024 hubo un incremento en el grado de estrés y agotamiento emocional. De hecho, el 24% de la población afirmó que la mayor parte de los días siente que le cuesta cada vez más iniciar una nueva jornada laboral. Precisamente, las personas entre 50 y 59 años son las que presentan niveles de burnout superiores a los demás grupos etarios, además de ser las menos felices.\_\_\_